Cruces ilegales caen 33% tras suspensión del derecho de asilo

# Triplica Texas vallas de alambre de púas contra migrantes

El gobernador Greg Abbott confía en que la medida

DE LA REDACCIÓN, CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS / P 3

- Autoridades buscan detener el contrabando asegure la frontera | de drogas y armas
- Al alza, ingreso de personas sin papeles en Arizona y California
- Amplían las instalaciones para efectivos de su Guardia Nacional

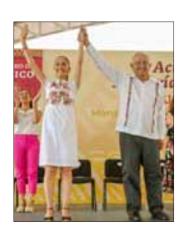

El Presidente y la mandataria electa visitaron Manzanillo.

# Suma nostalgia y júbilo última gira de AMLO y Sheinbaum

- Ha sido y es un honor estar con Obrador, ratifica la futura presidenta
- Encabezan reunión con autoridades de seguridad en Michoacán

ALONSO URRUTIA / P9

# Exigen justicia al ser presentado informe sobre la guerra sucia

- El reporte de seis volúmenes incluye los crímenes de 1965 a 1990
- Documentan 8 mil 594 víctimas y 46 masacres
- J. XANTOMILA, J. LAURELES Y BLANCHE PETRICH / P 7 Y 8

# Crece condena por ataque de colonos judíos a aldea palestina

- Autoridades israelíes también lo repudian; "agredieron a personas inocentes", dice ministro
- Servicios de salud en Gaza detectan primer caso de poliomielitis en 25 años

AGENCIAS / P 21

# Chalco: dos semanas entre lluvia y aguas negras



Al menos 600 familias llevan 15 días de contingencia en Chalco, uno de los municipios más poblados del oriente del estado de México. El agua acumulada y contaminada provoca enfermedades y desesperación entre los pobladores afectados. Especialistas del

gobierno estatal no han logrado retirar un tapón de basura que obstruye el desagüe del colector Solidaridad. En tanto, en Valle de Aragón, en Ecatepec, ayer se abrió un socavón de unos 8 metros de diámetro. Foto Cuartoscuro. RENÉ RAMÓN Y JAVIER SALINAS, CORRESPONSALES / P 26

# **o**LaJornada

Directora General Carmen Lira Saade Director Fundador Carlos Payán Velver Gerente General Rosalva Aguilar González Asistente de la Dirección Guillermina Álvarez

### COORDINACIONES

Información General Rosa Elvira Vargas Redacción Margarita Ramírez Mandujano Opinión Luis Hernández Navarro Arte y Diseño Francisco García Noriega

Tecnología y Comunicaciones Lizandro Rodríguez Bárcena Publicidad Javier Loza Hernández

JEFATURAS

Economía
Roberto González Amador
Mundo
Marcela Aldama
Capital
Miguel Ángel Velázquez
Cultura
Pablo Espinosa
El Correo Ilustrado
Socorro Valadez Morales

Año 40, número 14400, 17 de agosto de 2024, *La Jornada* es una publicación diaria editada por DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 1236, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México. Teléfonos 55 9183 0300 y 55 9183 0400. Página electrónica del periódico: http://www.jornada. com.mx y dirección electrónica: comentarios@jornada.com.mx. Editor Responsable María del Carmen Lira Saade, Directora General. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título No. 04-1984-00000000571-101; ISSN 0188-2392, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título número 2387 y Certificado de Licitud de Contenido número 1616, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresión: Imprenta de Medios, S.A. de C.V. con domicilio en Avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5355 6702 y 55 5355 7794, Fax: 55 5355 8573. Distribución: en el interior de la República y el extranjero por Distribuidora y Comercializadora de Medios, S.A. de C.V. CENTRAL DE SUSCRIPCIONES, con domicilio en Avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02670, Ciudad de México, teléfonos 55 5541 7701 y 55 5541 7002. Distribuido en la Ciudad de México por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C., con domicilio en calle Guerrero número 50, Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06350, Ciudad de México, Teléfonos; 55 5591 1400 y terminó de imprimir el 17 de agosto de 2024, con un tiraje promedio de 146,429 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. ni del editor responsable de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación por cualquier medio, sin previa autorización expresa de DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A.

# Israel: fascismo impune

sta semana la operación de limpieza étnica perpetrada por Israel en la franja de Gaza alcanzó el macabro hito de 40 mil personas asesinadas y más de 90 mil heridas. Junto a esta devastación humana, las fuerzas armadas israelíes han destruido la práctica totalidad de los edificios residenciales y de todo tipo de infraestructuras con el propósito explícito de volver inhabitable el territorio donde se apiñan más de dos millones de palestinos.

Cada día que pasa se vuelve más difícil negar la intención genocida de Tel Aviv, pero ningún nivel de violencia, ninguna expresión de odio y defensa del exterminio hacen variar un ápice la complicidad criminal de políticos, medios de comunicación y en general de toda la clase dominante occidental con el mayor crimen contra la humanidad cometido en el siglo 21.

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza hace 10 meses, el primer ministro Benjamin Netanyahu exhortó a las fuerzas armadas a replicar la venganza hebrea contra los amalecitas referida en la Biblia: "ahora vayan y hiéranlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, sino mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros".

También en agosto de 2023, se filtró un

documento del Ministerio de Inteligencia, en el cual se propone bombardear a los civiles palestinos hasta que no les quede otro recurso que huir a Egipto, para posteriormente sellar la frontera e impedirles el regreso a sus hogares a perpetuidad.

En días recientes, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, instó a cortar el flujo de combustible y ayuda humanitaria a los civiles palestinos, mientras su colega de la cartera de Finanzas, Bezalel Smotrich, consideró "justificado y moral" dejar morir de hambre y sed a los 2 millones de habitantes de Gaza, y expresó que lo único que frena a su gobierno de emprender la aniquilación total es que la comunidad internacional no se lo permitiría.

Estos funcionarios no son excepciones ni casos extremos dentro de la sociedad israelí, sino un reflejo de la mentalidad forjada por décadas de adoctrinamiento fascista en las escuelas, los medios, el ejército, y en cada ámbito de la vida pública y privada de los ciudadanos israelíes. En ese país, padres, maestros, líderes religiosos, dirigentes políticos y figuras de la cultura y el espectáculo enseñan a los niños a mirar a la población árabe como subhumana, a sentirse parte de una raza superior y a creer que sus creencias religiosas son base suficiente para legitimar el robo de tierras iniciado en 1948 y que no se ha detenido desde entonces.

Son, también, el resultado de saberse absolutamente impunes, de que ninguno de sus crímenes será juzgado o siquiera señalado ni dentro del país ni en Occidente. Los Juegos Olímpicos celebrados en París hasta este domingo exhibieron al mundo la monumental hipocresía del veto a los atletas rusos por la invasión de su país a Ucrania, mientras los israelíes no tuvieron inconveniente para competir en los mismos momentos en que Tel Aviv lanzaba bombas sobre mujeres, niños y hombres inermes. No sólo no se ha impuesto una sola sanción pese a estar comprobado que la limpieza étnica es una política de Estado, sino que en Occidente se arresta o se veta a quien proteste contra la masacre del pueblo palestino.

Lamentablemente, puede que Smotrich se equivoque y que la comunidad internacional esté dispuesta a mirar hacia otro lado si ejecuta su "solución final". Así lo sugiere el hecho de que la Casa Blanca aprobó una nueva venta de armamento a Israel por más de 20 mil millones de dólares menos de una semana después de que el ministro pronunció sus deseos genocidas. Pase lo que pase a partir de hoy, el gobierno de Netanyahu y las fuerzas armadas de Israel son ya los mayores criminales de guerra de este siglo, y Washington, Bruselas y sus aliados jamás podrán sacudirse la ignominia de haber apoyado el descenso a la barbarie

# EL CORREO ILUSTRADO

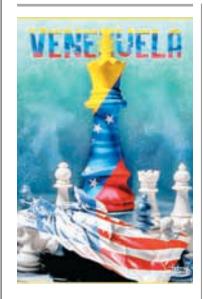

# Condenan maquinaria injerencista que denuesta a venezolanos

Desde el capítulo mexicano de la Red en Defensa de la Humanidad condenamos la maquinaria injerencista que se ha puesto nuevamente en marcha para desconocer el proceso electoral que tuvo lugar en Venezuela el pasado 28 de julio. Con mucha anticipación, la oposición ultraderechista, sabiéndose derrotada en las urnas, orquestó con toda la maquinaria mediática del imperialismo la existencia de un fraude, construyendo a la vez un ganador sin prueba alguna que pudiera avalarlo, y que tuvo el inmediato reconocimiento de Washington, Apoyamos solidariamente las diversas voces del mundo, entra ellas la del gobierno mexicano, por hacer prevalecer el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano y confiar

en su institucionalidad. Por último, deploramos las pretensiones encaminadas a desconocer el escrutinio final que lleva a cabo el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, cuya legitimidad no da lugar a la fantasiosa idea de nuevas elecciones o una fórmula gubernamental de cohabitación. El respeto a la soberanía de Venezuela es una contribución a la paz y a una mejor convivencia en el mundo.

Nayar López, Darío Salinas y Tatiana Coll

# Supuestas ayudas extranjeras deben ser vigiladas, opina

Son condenables las intenciones injerencista del gobierno imperialista de Washington en la vida interna de varios países; en México el que recibe millonarios recursos para esos malsanos propósitos es el grupo de Claudio X. González (Mexicanos Contra la Corrupción, MCC), entre otros.

La Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) dice promover la democracia, la libertad y los derechos humanos. Sin embargo, habría que aclarar que estos principios son aplicados de acuerdo a lo que ellos interpretan mañosamente, es decir, es un modelo hecho en EU que les favorece consistentemente para sus groseras intromisiones; no aceptan y ocultan el verdadero concepto que los pueblos de cada nación le dan a ellos.

En cambio, la democracia burguesa, la libertad falsaria y los torcidos derechos humanos es lo que el imperialismo promueve a través de algunas ONG que gustosas acceden. El gobierno mexicano debe permanecer vigilante y pedir cuentas a los involucrados que tras la "ayuda" esconden algo siniestro y malintencionado. Luis Langarica A.

# Felicitación e invitación a Herman Bellinghausen

Estimado Herman Bellinghausen: Tu artículo de opinión del pasa-

Tu artículo de opinión del pasado lunes es por demás ilustrativo de la tradición de la familia Olvera en el ámbito de la fabricación de relojes monumentales. Sin embargo, me gustaría llamar tu atención y la de los lectores de *La Jornada* sobre un hito histórico reciente: la construcción de una réplica monumental del mecanismo de Anticitera.

En efecto, la empresa Relojes Olvera III generación, de Zacatlán, Puebla, y acerca de la cual escribiste unas líneas, participó en el proyecto conjunto con las universidades de Sonora y Nacional & Kapodistriana de Atenas, Grecia, que fabricaron dos réplicas funcionales de la "computadora" más antigua conocida y que incorporan los más recientes hallazgos realizados por investigadores y la propia empresa: el mecanismo de Anticitera en escala 1:1 y el mecanismo de Anticitera de tamaño monumental.

La versión 1:1 se puede visitar en el museo de la empresa Relojes Olvera III generación; mientras la segunda réplica está en campus Hermosillo, de la Universidad de Sonora (Unison).

Nos gustaría que nos visitaras en la Ciudad del Sol para mostrarte el magnífico mecanismo; o bien, acudas a la empresa, en Zacatlán, para que te percates del detallado trabajo hecho por la empresa encabezada por Jesús Clemente Olvera Trejo y el ingeniero responsable del diseño, Alfredo Carmona Martínez.

Será un placer recibirte. Raúl Pérez-Enríquez

# Respuesta del articulista

Estimado Raúl Pérez-Enriquez: No sin rubor agradezco tus líneas sobre la crónica "Zacatlán de los grandes relojes". En mi reciente visita a ese municipio, y pese a la espectacular presencia de los relojes monumentales en su mera mata, no pude visitar el museo (llovía a cántaros) y se me escaparon otras piezas notables de la creativa familia Olvera. Es claro que el proyecto ateniense-sonorense de reconstruir la computadora primigenia añade un logro más a estos relojeros y sus alcances técnicos, científicos y estéticos. El mecanismo de Anticitera, diseñado para funciones múltiples hacia el año 100 antes de nuestra era, encontró en los Olvera muy dignos artífices modernos. Ya veré que vientos llevan a Hermosillo para conocer el mecanismo en la Unison, por no hablar de Atenas. En tanto, te saludo cordialmente. Hermann Bellinghausen

# A NUESTROS LECTORES

Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envíen para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 caracteres (con espacios) o de 14 Líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc 1236, col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. e-mail: svaladez@jornada.com.mx Teléfonos: 55-9183-0300 ext. 4456 y 55-9183-0315

Los textos deben incluir la dirección y teléfono del firmante, así como una copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte)



PREVÉ FRENAR ARMAS Y DROGAS

# Triplica Texas barreras de púas contra los migrantes

Usará "todas las estrategias", advierte // Los arrestos en la frontera sur de EU bajaron 33% en julio, su menor nivel en 46 meses

### **DE LA REDACCIÓN Y AGENCIAS**

Texas triplica las barreras de alambre de púas para impedir el ingreso de inmigrantes indocumentados, mientras los arrestos en la frontera sur de Estados Unidos se redujeron en julio 33 por ciento, su nivel más bajo en 46 meses, como resultado de la suspensión temporal del derecho al asilo, informaron ayer autoridades estadunidenses.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de esa entidad y la Guardia Nacional del estado esperan asegurar la frontera con la expansión del alambrado, informó la oficina del mandatario en un comunicado.

Además, afirma, proyectan dete-

ner así el contrabando de drogas, armas y personas hacia Texas, así como prevenir, detectar e impedir las actividades delictivas trasnacionales en los puntos de entrada.

Los cruces ilegales disminuyeron 85 por ciento en Texas, mientras en otros estados fronterizos, como Arizona y California, aumentaron, destaca el documento.

Desde el lanzamiento de la *Operación estrella solitaria*, en marzo de 2021, fueron detenidos 517 mil 900 indocumentados y se realizaron más de 46 mil arrestos por cargos penales, de los cuales, 39 mil 900 fueron por delitos graves. En la lucha contra la crisis del fentanilo, las fuerzas de seguridad de Texas incautaron más de 518 millones de dosis letales de esa droga, "suficientes para matar a todos los hombres,



mujeres y niños de Estados Unidos y México", asegura.

Por otra parte, el gobernador de Texas afirma que de 2022 a la fecha envió a 45 mil 900 migrantes a la ciudad de Nueva York; 36 mil 900, a Chicago; 19 mil 200, a Denver; 12 mil 500, a Washington DC; 3 mil 400, a Filadelfia, y mil 500, a Los Ángeles.

Esta semana, Abbott compartió información en la red social X sobre el curso de la construcción de un muro fronterizo en el condado de Val Verde y de la base militar de en Eagle Pass; señaló que el estado continúa ampliando las instalaciones de última generación que albergarán a miles de soldados de la Guardia Nacional, estacionados a lo largo de la frontera.

"Texas continuará utilizando todas las herramientas y estrategias para defender nuestro derecho constitucional a proteger la frontera", subraya en su página oficial de Internet. Esta estrategia continúa "llenando los peligrosos vacíos creados por la negativa de la administración Biden-Harris a asegurar la frontera", destaca el comunicado. En tanto, la Patrulla Fronteriza realizó 56 mil 408 aprehensiones el mes pasado, contra 83 mil 536 de junio, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, informó la agencia Ap.

La disminución se atribuye a la suspensión del derecho a solicitar asilo desde el norte de México, aplicada el pasado 5 de junio, luego de que las detenciones por cruces ilegales superaron el umbral de 2 mil 500 al día.

Estas nuevas cifras podrían dar cierto alivio a los demócratas en un tema que los ha acosado durante toda la presidencia de Joe Biden, y que es muy importante en la campaña electoral. "El gobierno Biden-Harris tomó medidas eficaces, y los republicanos siguen sin hacer nada", reprochó el vocero de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández.

Más de 38 mil personas ingresaron a Estados Unidos por los pasos fronterizos terrestres con un sistema de citas en línea denominado CBP One, con lo que el total asciende a más de 765 mil desde que se implementó el sistema, en enero de 2023.

▲ El gobierno de Greg Abbott ha detenido a 518 mil indocumentados con la *Operación estrella solitaria*, que incluye despliegue de militares. Foto Ap

El Departamento de Seguridad Nacional "está trabajando para reanudar la tramitación de las solicitudes lo antes posible, con las salvaguardas adecuadas", informó la CBP en un comunicado; dijo que a partir del próximo viernes ampliará a una gran parte del sur de México las áreas en que migrantes que no son mexicanos puedan pedir una cita en línea con el fin de solicitar asilo en Estados Unidos. Los mexicanos pueden hacer una solicitud desde cualquier lugar en el país.

La medida requerida por México podría disminuir la presión sobre el gobierno de López Obrador al permitir a los migrantes aguardar sus citas en el sur, más lejos de la frontera norte, y disminuir los peligros para la gente que intenta cruzar el país para pedir asilo.

# Se va fiscal de Sinaloa tras señalamientos de inconsistencias en el expediente Cuén

IRENE SÁNCHEZ

CORRESPONSAL MAZATLÁN, SIN.

Sara Bruna Quiñónez Estrada presentó ayer su renuncia "irrevocable" al cargo de fiscal general del estado ante el Congreso estatal, un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer inconsistencias en la carpeta de investigación que abrió el organismo que ella encabezaba sobre el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Héctor Melesio Cuén Ojeda, perpetrado el pasado 25 de julio.

"Segura de que se hicieron las cosas bien durante mi gestión y para no entrar en controversias que puedan afectar la carpeta de investigación, me retiro del cargo", escribió este viernes en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el gobernador

Rubén Rocha Moya, por el mismo medio, reconoció la decisión "responsable" de Sara Bruna Quiñónez, y refirió: "Sé que lo hace honrando la honorabilidad que le caracteriza, para que se atiendan a plenitud las observaciones que la @FGRMexico ha formulado en relación con la investigación del caso del homicidio del ex rector Héctor Cuén".

### Sólo la aconsejé: Rocha

El mandatario declaró ante representantes de medios de comunicación que él mismo aconsejó a Quiñónez Estrada que dimitiera; "pero no es que se lo haya pedido, fue consejo", subrayó.

Explicó que sí tiene atribuciones para destituirla, pero sólo le hizo una recomendación como compañera; "hay unas causales en la Constitución para eso, pero yo quise primero verlo de manera más armónica", dijo. Quiñónez fue designada el 11 de noviembre de 2021 como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) para un periodo de siete años, por lo que le faltaban más de cuatro para concluir su encargo.

Será sustituida por el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, como encargado de despacho de la FGE, mientras el gobierno estatal envía al Congreso local las nueva propuestas para ocupar el cargo.

La FGR atrajo el caso del asesinato de Cuén Ojeda luego de que Ismael *El Mayo* Zambada, detenido en Estados Unidos el pasado 25 de julio, asegurara que "fue emboscado" para llevarlo a ese país, cuando esperaba reunirse en Culiacán con Rocha Moya y Cuén.

En su declaración, hecha en un documento que difundió su defensa, el capo afirmó que el ex rector de la UAS habría sido ultimado al mismo tiempo y en el mismo lugar donde él fue secuestrado.

# Avala AMLO que la FGR atraiga caso del ex rector

LAURA POY Y EMIR OLIVARES

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró "acertado" que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo.

"Por eso estamos conociendo estas contradicciones", dijo en referencia a los señalamientos de la FGR sobre la investigación realizada por las autoridades de Sinaloa.

Desde que se dieron a conocer los hechos, recordó, han surgido diversas versiones. La inicial, expuso, "versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera, que se había resistido, incluso eso fue lo que declaró el testigo, el que lo acompañaba; luego, el señor (Ismael) Zambada dice: 'no, lo asesinaron ahí donde se dio el

encuentro', y ahora la fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden".

El mandatario aseguró que en su administración "queremos que se haga una investigación a fondo, seria, y que se informe de todo. Y esperar nada más a que los de la FGR tengan elementos e informen con toda libertad".

En la mañanera, afirmó que pese a las inconsistencias señaladas por la FGR, mantiene su respaldo al gobernador Rubén Rocha Moya, porque "no sabemos si él estaba enterado de esta situación, y ha dicho que no estaba en el país, pero vamos a esperar, a tener toda la información y que se aclare, que no sea como antes que se ocultaban las cosas". Se pronunció por no ocultar "nada y conocer por qué se detiene o secuestra al señor Zambada, quiénes participan y si había o no un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos".

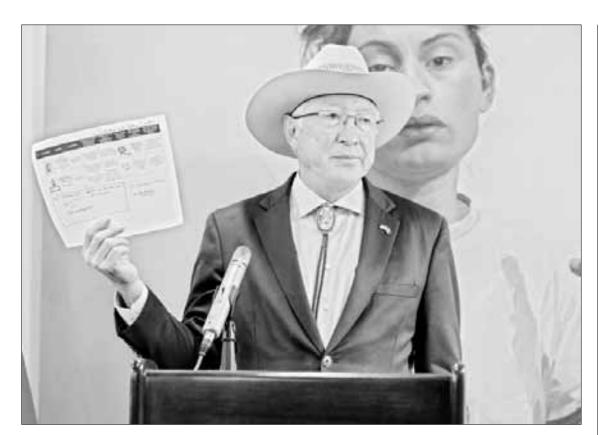

COMPARTIÓ TODA LA INFORMACIÓN DEL CASO ZAMBADA

# Cooperación con México en seguridad "sigue muy bien", afirma Ken Salazar

Adelantó que El Mayo y el hijo de El Chapo tendrán sus audiencias ante autoridades de EU el próximo mes

**FERNANDO CAMACHO SERVÍN** 

Las audiencias ante las autoridades de Estados Unidos de los presuntos narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Joaquín El Chapo Guzmán, se realizarán el próximo mes, informó el embajador de ese país en México, Ken Salazar, quien aseguró que ambas naciones mantienen "muy buena cooperación" en temas de seguridad.

"Puedo compartir con ustedes que El Mayo tendrá su audiencia el 9 de septiembre en una corte del estado de Texas, (mientras) Joaquín Guzmán la tendrá el 30 de septiembre en Chicago", señaló ayer el diplomático en conferencia de prensa.

Salazar reiteró las afirmaciones que hizo una semana antes respecto a que Guzmán López se entregó voluntariamente en Estados Unidos, El Mayo arribó contra su voluntad y Washington no utilizó recursos propios en la captura. Asimismo, recalcó que su país ha compartido 'toda la información" del caso con las autoridades mexicanas.

Al preguntársele si la cooperación bilateral en materia de seguridad se ha detenido, aseguró que este aspecto "sigue muy bien. Estamos trabajando con la Fiscalía (General de la República). Lo que

se dijo en unas ruedas de prensa, de que se había parado la cooperación, es falso. Tenemos una muy buena cooperación y eso seguro va a seguir también con el nuevo gobierno de la presidenta electa (Claudia) Sheinbaum. Esa es la esperanza mía".

Por otro lado, al referirse a la reforma al Poder Judicial que se analizará en los próximos días en el Congreso, Salazar afirmó que es una decisión que deben tomar los mexicanos, pero externó su inquietud con respecto a los modelos de elección popular de jueces, como el que está vigente en el estado de Texas.

Ahí "hay elección directa (de personas juzgadoras), donde salen los jueces a hacer campaña, a levantar



Es falso que la colaboración se detuvo y espero que continuará con Sheinbaum

▲ En conferencia de prensa, el embajador de Estados Unidos se refirió también a los modelos de elección popular de jueces. Foto Pablo Ramos

dinero, a ser políticos en su esfuerzo para llegar a las cortes. Ese sistema para mí (...) no me parece que es buen modelo", indicó sin explicar las razones de su escepticismo.

Al insistírsele sobre el tema, Salazar reiteró: "El temor que tengo yo es el ejemplo que veo en Texas, que se eligen los jueces en ese estado, porque ahí sí ellos tienen que salir a campaña, levantar recursos y todo eso".

El embajador estadunidense afirmó que sería positivo considerar también modelos como los de Utah y Colorado, donde existe un "modelo de retención" mediante el cual una comisión propone una terna para que el titular del Ejecutivo designe a los jueces, y luego de un periodo de dos años, éstos son evaluados para determinar si siguen ocupando su puesto o no.

Salazar recalcó que su país "no está en posición de decirle qué hacer" al Congreso mexicano sobre el tema, pero puso sobre la mesa aspectos como definir tiempos limitados para que los jueces y magistrados tomen decisiones sobre aspectos sensibles.

Lo anterior, indicó, evitaría que se queden sin resolver por tiempo indefinido casos como los de la solicitud de extradición de los hermanos Omar Treviño Morales, conocido como Z-42, y Miguel Ángel Treviño Morales, el *Z-40*.

# En EU, 921 expedientes y 63 casos contra el narco; se le fincarán 17 cargos

### **GUSTAVO CASTILLO GARCÍA**

La justicia estadunidense registra 63 casos contra Ismael El Mayo Zambada García y su involucramiento en 921 expedientes.

En algunos casos, los mandamientos fueron desestimados, como ocurrió con el expediente más antiguo, que se inició en junio de 1997 y se localiza en los archivos judiciales de un tribunal de Arizona. En ese entonces, el juez de primera instancia Raymond T. Terlizzi fue quien libró la orden de aprehensión, pero la acusación se desestimó en marzo de 2021.

En México existen cuatro órdenes de aprehensión contra Zambada García por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tanto, autoridades de Estados Unidos han informado que se le juzgará al menos por 17 cargos de narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque los registros judiciales de ese país señalan la existencia de 63 casos en los que se le han formulado acusaciones y se le menciona en 921 expedientes.

Entre los casos que se pueden consultar en Internet se encuentra, por ejemplo, una acusación de 2003 por el aseguramiento de un cargamento de cocaína. Éste se inició en un tribunal de distrito en Columbia, en Carolina del Sur, y la orden fue librada por la jueza Deborah A. Robinson.

La justicia estadunidense solicitó que el expediente fuera "sellado" (considerado confidencial) debido a que en él se presentaron acusaciones contra Vicente Zambada Niebla, hermano de El Mayo, quien compareció como testigo colaborador en el juicio a

En 2012, en Texas, dentro del expediente 3:12-cr-00849, la jueza Kathleen Cardone, emitió orden de arresto para *El Chapo* y también contra El Mayo.

Asimismo, en 2014 una corte en Dakota del Sur libró otra orden de aprehensión contra *El Mayo*, su hijo Ismael Zambada Imperial e Iván Archivaldo Guzmán, El Cha*pito*, hijo de *El Chapo*.

En los registros judiciales se menciona a Zambada García en casos iniciados contra integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, como ocurrió en el expediente 1:09-cr-00466, presentado en 2009, y en el que se incluyó a Héctor Beltrán Levva.

# Niegan a hermana del capo de Sinaloa amparo contra bloqueo de cuenta bancaria

**GUSTAVO CASTILLO GARCÍA** 

Luego de casi cinco años de litigio, un juzgado con sede en Culiacán, Sinaloa, negó la protección de la justicia federal a Ana María Zambada García –hermana de Ismael El Mayo Zambada-contra el aseguramiento de una cuenta bancaria, ya que según la sentencia dictada se realizaron operaciones que podrían estar vinculadas con recursos de procedencia ilícita, concretamente dinero obtenido por medio del cártel de Sinaloa.

En el acuerdo dictado ayer, el juzgado cuarto de distrito en Sinaloa determinó en el juicio 987/2019, presentado el 11 de octubre de ese año, que la justicia federal no ampara ni protege a la quejosa en contra del bloqueo ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La UIF señaló a las autoridades judiciales que el análisis efectuado reveló que Ana María Zambada y sus hermanas "realizaron operaciones con cheques, los cuales por las características y las personas con las que fueron efectuadas resultan indicativas de haber sido llevadas a cabo con activos de procedencia ilícita". Agregó que 'identificó que dichas personas, mediante la constitución de una

empresa muy probablemente operaron recursos o activos obtenidos por las actividades delictivas de la organización criminal denominada cártel de Sinaloa y así lograr su colocación en el sistema financiero, ya que se detectaron transacciones financieras privilegiando el uso de efectivo, ello en virtud que éstas impiden identificar cuál fue el origen y destino de los recursos, por lo que diversos organismos internacionales consideran que las mismas son utilizadas ampliamente en mecanismos de blanqueo de capitales".

Explicó que las personas "desplegaron una operativa a través de la cual incorporaron recursos económicos al Sistema Financiero Nacional, mediante una multiplicidad de actos que de manera fundada nos inclinan a establecer que los activos utilizados para tal efecto tienen una procedencia ilícita y se efectuaron con el objetivo de ocultar su origen y su destino final, circunstancias que resultan a consideración de esta unidad, suficientes para formular el presente acuerdo en contra de Ana María Zambada García".

El juzgado cuarto de distrito ratificó la sentencia dictada en marzo de 2022, que fue objeto de revisión por dos tribunales, y confirmó la negativa de amparo.



# Más de 100 cambios al dictamen a iniciativa de la reforma judicial

ANDREA BECERRIL Y FERNANDO CAMACHO

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados presentó anoche el proyecto de dictamen de la reforma judicial, que incluye más de 100 cambios a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, los más relevantes en torno a la elección por el voto popular de jueces, magistrados y ministros, que será de forma gradual en el caso de los primeros y con periodos escalonados en el de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se mantiene disminuir de 11 a nueve el número de ministros, como lo propuso el Ejecutivo y los nuevos togados saldrán de una elección extraordinaria, organizada por el Instituto Nacional Electoral el primer domingo de junio de 2025, para periodos de ocho, 11 y 14 años. En la contienda cinco serán mujeres y el presidente de la Suprema Corte obtendrá la mayor

Respecto a las plazas de jueces y magistrados, en esa elección extraordinaria en 2025 sólo se someterá a las urnas la mitad de las mismas, unas 800, y se incluirán vacantes y prejubilaciones. Para 2027, ya en una elección ordinaria, serán seleccionados por la ciudadanía 50 por ciento restante de jueces y magistrados, también bajo equidad de género.

Se mantendrán en el cargo los cinco integrantes actuales de la sala superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación hasta la elección de 2027, en que se seleccionará a los nuevos magistrados por seis años. Los actuales no participarán y los de salas regionales se votarán en 2025.

Los coordinadores de Morena, de PT y PVEM en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, Reginaldo Salazar y Carlos Alberto Puente, acompañados del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, hicieron el anuncio y precisaron que el proyecto de dictamen estará a discusión los próximos días y se votará en San Lázaro en dos semanas

### Aportación de los foros de discusión

Ignacio Mier destacó que 60 por ciento de los cambios a la iniciativa presidencial se hicieron a partir de aportaciones surgidas durante los foros de discusión de la reforma, en la que participaron diferentes instancias del Poder Judicial, de manera concreta 66 personas.

Sostuvo que ese proyecto de dictamen incluye también cambios que dan respuesta a la preocupación que existía sobre los criterios para elegir a los juzgadores. El nuevo proyecto establece que los jueces, magistrados y ministros que decidan participar en el proceso de elección podrán participar sin ningún requisito de evaluación.

Para los candidatos que aspiren por primera vez habrá comités de evaluación en cada uno de los poderes, es decir, tanto en el Ejecutivo, la Suprema Corte y el Congreso, que

verificarán que cumplan con la experiencia, trayectoria, probidad y buen nombre.

El diputado Mier precisó que en caso de que se presente un mayor número de aspirantes a lo programado -a los 30 en el caso de los ministros-, se seleccionará a los que obtengan los mayores puntajes y en caso de empate se recurrirá a la insaculación, dando preferencia a las mujeres. Será, sostuvo, un proceso transparente, sin influyentismo, en el que los juzgadores competirán por un ascenso -pasar de juez a magistrado-y también podrán participar los secretarios, que son "los que hacen la chamba" en los juzgados.

Al respecto, Juan Ramiro Robledo detalló que jueces, magistrados y ministros que sean electos se someterán a dos evaluaciones. Una antes de participar –de lo que estarán exentos los actuales juzgadores- y otra un año después de ejercer el cargo, que los podría retirar si tienen un mal desempeño.

El diputado Mier precisó, por otra parte, que en el artículo décimo transitorio se establece de manera clara que no se violentarán los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial, ni sus haberes de retiro, incluidos en dos fideicomisos en materia de salud y complemento a sus prestaciones y sus salarios.

En el proyecto de dictamen se establece que el Consejo de la Judicatura continuará ejerciendo sus facultades y atribuciones, de vigilancia y disciplina en tanto se crean el tribunal de disciplina y el órgano de administración judicial.

# Asociación de magistrados y jueces también convoca a parar labores

**GUSTAVO CASTILLO GARCÍA** 

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) convocó a sus integrantes a decidir en votación electrónica, que concluirá el próximo lunes si se realiza, "la suspensión temporal de las actividades jurisdiccionales derivada de la iniciativa de reforma judicial presentada por el Poder Ejecutivo, misma que será discutida por el Poder Legislativo". El paro está propuesto para las 00:00 horas del próximo miércoles.

La organización señala que en caso de un voto mayoritario habrá paro de actividades, quedando sólo juzgados y tribunales de guardia para atender los casos que requieran urgente resolución.

La Jufed señala en su convoca-

toria que "la suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del 21 de agosto y continuará hasta que se cumplan nuestras peticiones y dicha suspensión se levantará con la aprobación de las mesas directivas nacional y regionales".

Sin embargo, la Jufed, encabezada por la jueza Juana Fuentes Vázquez, señala que "esta asociación, está abierta al diálogo cierto que dé pauta a una negociación en la que a través de consensos se llegue a la mejor de las propuestas por el bien del Poder Judicial de la Federación como garante de la seguridad jurídica".

La organización considera que "la suspensión temporal del trabajo, en uso de un derecho de rango máximo" y que "para justificar una medida de tal trascendencia, y al no existir precedente alguno en el ámbito nacional, es necesario tener el respaldo de la mayoría de las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales para tener la legitimación que nos dé fortaleza ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero sobre todo, por la atención y respeto que la sociedad en general merece.

"La suspensión de la actividad jurisdiccional es un acto jurídico que sólo puede decretar la mayoría de un colectivo que distruta del mismo derecho, por lo que hay que satisfacer requisitos sustantivos y formales.

En su convocatoria precisa que busca que "se respete el estado de derecho por medio de la garantía de la independencia judicial y no se ponga en riesgo la carrera judicial mediante la elección por voto popular para acceder a los cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación".

Asimismo, los jueces y magistrados solicitan al Congreso que detenga el actual proceso de reforma.

# SEPARACIÓN DE PODERES • EL FISGÓN



# Le "meten lupa mayor" a la desaparición de órganos autónomos

**ANDREA BECERRIL** Y FERNANDO CAMACHO

Del paquete de 18 reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún está a discusión la que propone la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ya que, comentó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, le están "metiendo lupa mayor".

Entrevistado en San Lázaro, comentó que el próximo jueves se votará en la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma que posibilita la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y una semana después la reforma judicial, pero aún no hay fecha para el proyecto presidencial que elimina los órganos con autonomía, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.

'Se ha venido posponiendo la programación de la discusión del dictamen, en buena parte para poderla analizar con la mayor serenidad, de tal manera que se valoren las circunstancias, el momento y, sobre todo, si queda alojado en la mesa directiva, aprobado por esta Comisión de Puntos Constitucio-

Entonces, agregó, "será reflexión por parte de la siguiente, si pueden ampliar el diálogo, si le hacen una revisión integral, pero eso finalmente se definirá a partir del 1º de septiembre".

El diputado Mier reiteró que la que en definitiva no podrá dictaminarse es la reforma electoral, porque se tiene que hacer en comisiones unidas y una de ellas, la de Gobernación, que preside el PRI, cerró trabajos.

"La que sí tiene una ruta muy clara, con una definición puntual de mandato popular es la reforma judicial", dijo, toda vez que "ya tenemos un horizonte para que sea aprobada constitucionalmente hecha su promulgación antes del 30 de septiembre".

En el caso de las otras, "la ruta ya lo va a determinar la nueva legislatura, yo ahí sí no podría opinar, y será una decisión también política por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo que se refiere a la sobrerrepresentación, dijo que Morena defenderá lo que está en la ley y a impulsar una reforma para regular el procedimiento, que desde hace 12 años se aplica.

# **LOS DE ABAJO**

Indiferencia hacia Chiapas

### GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

AS ABEJAS DE Acteal ponen desde Chiapas el dedo en la llaga. Responsabilizan directamente a los actuales gobiernos federal y de Chiapas de, con su indiferencia y falta de voluntad política, "mantener en la impunidad a los autores intelectuales de la masacre de Acteal", no sólo eso. Advierten también que la liberación de los paramilitares responsables de asesinar a 45 hombres y mujeres, cuatro de ellas embarazadas, llevó al estado a la actual guerra civil. En un comunicado, a 15 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a los asesinos confesos de haber participado en la masacre, y a más de 27 años de los hechos, Las Abejas denuncian que los gobiernos buscan dejar impune "su propio crimen".

EN UN ACTO político y de memoria en la comunidad de Acteal, Chiapas, Las Abejas insistieron en que el gobierno en turno, en lugar de crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población, propiciando así el olvido de la Masacre de Acteal, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Pasta de Conchos, Aguas Blancas y otros crímenes de Estado cometidos en todo el país.

BAJO EL CONTEXTO de oscuridad y muerte que reina en Chiapas, explican Las Abejas, su organización ha seguido apostando por la esperanza y por la vida, pero, insisten, "mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncie con el informe de fondo, la violencia, las muertes, los desplazamientos forzados y el terror del día a día van a seguir empeorando", y "no estamos exagerando".

# PESE AL NEGACIONISMO

institucional, de la política de "los otros datos" y de la reiteración de que en Chiapas "no pasa nada", la entidad, advierten los sobrevivientes y los herederos de la masacre. sigue desangrándose. Acusan a Ernesto Zedillo Ponce de León de ser el responsable, a Felipe Calderón Hinojosa de haber liberado a los asesinos confesos y a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador de no hacer justicia y continuar la impunidad. Crear las condiciones actuales para la no repetición, es la obligación del gobierno en turno.

Desinformémonos.org

"AMENAZAS MOTIVADAS POR LA REFORMA"

# Sindicato del Poder Judicial denuncia presión para que trabajadores paren labores

**GUSTAVO CASTILLO GARCÍA** 

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación señaló que secretarios seccionales y "miembros del Comité Ejecutivo Nacional han recibido llamadas o mensajes", y que algunos impartidores de justicia los han amenazado para "que se solidaricen con la suspensión de labores" que se proyecta contra la aprobación de la reforma judicial.

El gremio informó que durante una sesión plenaria los días 14 y 15 de agosto, en la que se analizó "la evolución y desarrollo de los acontecimientos relacionados con la inminente suspensión de labores contra la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación", ocho secciones sindicales reportaron consenso generalizado de sus miembros para participar en el movimiento de paro de actividades.

A raíz "de las llamadas o mensajes recibidos día a día por secretarios seccionales y varios miembros

del Comité Ejecutivo Nacional, mediante los cuales se informaron de la presión (amenazas) por algunas personas juzgadoras del país y de personal de confianza, para que se solidaricen con la suspensión de labores, se acordó que se van a documentar para emprender las acciones legales que procedan, ante las instancias correspondientes", señala.

### Esperan contenido del dictamen

El dirigente del sindicato, Jesús Gilberto González Pimentel, informó que en la sesión extraordinaria "se insistió en que hasta que se conozca el contenido del dictamen que emita la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en pleno y que se corrobore que se encuentran intocados nuestros derechos laborales y prestaciones, se decidirá por la plenaria las medidas a tomar, sin descartar la suspensión de labores, como medida extrema".

En el comunicado difundido entre los sindicalizados se menciona que "en virtud de las inquietudes generalizadas manifestadas por la base trabajadora por la posible afectación a la carrera judicial, algunos secretarios seccionales y el área jurídica de nuestra representación elaboraron una propuesta explícita de reforma al artículo 96, fracción II constitucional para que la reforma sea clara, y expresa en esa materia y se exponga la necesidad de igualar la oportunidad de nuestras personas agremiadas a la de candidatos externos, dentro del proceso de selección de personas candidatas a ocupar algún cargo de juzgador y, a partir de que se encuentre vigente la multicitada reforma, se hagan concursos de oposición por la Escuela Federal de Formación Judicial".

También puntualizó que "el área jurídica informó que ya tiene planeada la estrategia de defensa para las personas trabajadoras que desean asistir a laborar y no participar en el movimiento".

# **REUNIÓN SOBRE IMSS-BIENESTAR**



▲ El dirigente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, se reunió ayer con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y próxima secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con quien platicó en torno a temas relacionados con el impulso al IMSS-Bienestar. En entrevista, Ayala dijo: "Para nosotros

es fundamental atender el reto, y creemos que puede funcionar bien con un diseño de un solo mando". A su vez, Rodríguez dio cuenta de la reunión en sus redes sociales: "Me dio gusto recibir en la SSPC a Joel Ayala para avanzar en acciones a favor de los mexicanos". Con información de Andrea Becerril, foto tomada de las redes sociales de Rosa Icela Rodríguez

# Se enfrentan a golpes en Puebla por la visita de Lenia Batres

PATRICIA MÉNDEZ

LA JORNADA DE ORIENTE PUEBLA, PUE.

Empleados del Poder Judicial y simpatizantes de la Cuarta Transformación se enfrentaron a golpes, en el marco de una visita de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que al final se canceló.

La confrontación escaló de la agresión verbal a la física afuera del auditorio de la Universidad Benito Juárez. Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofrecería una ponencia sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente López Obrador.

Afuera del auditorio, cerca de las 9:30 horas, unos 40 empleados del Poder Judicial se manifestaron contra los cambios con pancartas, altavoces y playeras con las leyendas "No a la reforma al Poder Judicial" e "Independencia de poderes". Otro grupo de trabajadores entró sin pancartas.

Los que se quedaron afuera y simpatizantes de la Cuarta Transformación se enfrentaron verbalmente; los primeros acusaron a la 4T de "secuestrar" al país y atentar contra la división de poderes al impulsar la reforma y los segundos defendían el cambio.

Casi a las 10 de la mañana, inconformes intentaron entrar al auditorio; los organizadores se los impidieron, entonces comenzaron los empujones. Miembros de las dos facciones separaron a los que intercambiaron golpes.

Minutos después los ánimos bajaron y los organizadores abrieron el inmueble para que salieran quienes estaban dentro. Jorge Méndez, de la Comisión de la Verdad y la Justicia, que organizó la ponencia, informó que Batres canceló para no caer en provocaciones.

### EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ





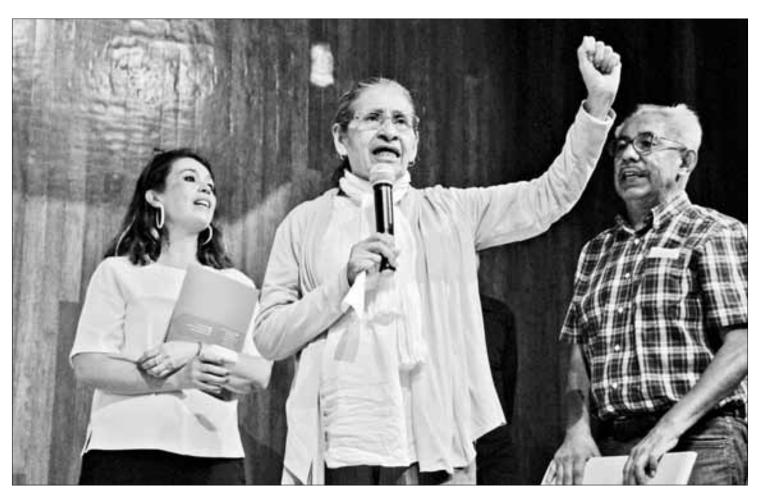

**DOCUMENTAN DESAPARICIONES DE 1965 A 1990** 

# Familiares y sobrevivientes de la guerra sucia claman justicia

Integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico presentan informe // Son 6 volúmenes que muestran "vidas, dolor y esperanza"

**JESSICA XANTOMILA** Y JARED LAURELES

La exigencia de justicia retumbó de nueva cuenta en el Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco. Fue la voz de las víctimas y sobrevivientes de la guerra sucia 'perpetrada por el Estado mexicano" entre 1965 y 1990, tras la presentación del informe final respecto a estas graves violaciones a derechos humanos que presentaron los comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, integrantes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para

Frente a decenas de víctimas y sus familiares que llenaron el auditorio Alfonso García Robles, entre ellas Tita Radilla, Alicia de los Rios y algunos miembros de la familia Cabañas, Abel Barrera señaló que el contenido de la colección Fue el Estado (1965-1990), que consta de seis volúmenes, no son simples palabras, "son historias, vidas, sangre, dolor y esperanza".

La exposición se inició con un minuto de silencio por quienes sufrieron atrocidades como la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, así como por aquellos que fallecieron en su lucha por "verdad y justicia".

Barrera, Pérez Ricart y Fernández Dávalos detallaron los hallazgos: la documentación de 8 mil 594 víctimas, así como 11 mil 743 violaciones graves a derechos humanos, 46 masacres y 123 mil 34 personas desplazadas forzadamente.

Expusieron casos particulares, como la desaparición de las comunidades El Salto Chiquito y La Peineta, en Guerrero, "que bombardeó el Ejército y que ya no están". Asimismo, la masacre en Monte Chila, en Jolapa, Puebla, en 1970, que dejó 50 víctimas, y la violencia contra personas guatemaltecas refugiadas en el país.

Sobre este punto, Fernández Dávalos reveló que en la finca Puerto Rico, en Ococingo, Chiapas, "hay alrededor de 300 personas inhumadas clandestina o irregularmente, de las cuales hemos solicitado su exhumación". Dijo que si bien algunas fallecieron por muerte natural, "otras por incursiones del Ejército guatemalteco en territorio mexicano".

Los comisionados mencionaron también que su indagatoria contiene listas de nombres de 4 mil 482 víctimas de la guerra sucia y de 591 perpetradores.

Fernández Dávalos aseguró que con la presentación del informe "de ninguna manera se cierra la investigación de la verdad y la justicia, que tiene que seguir en el futuro",

para que se esclarezca el pasado y se castigue a los responsables.

Advirtió que en la actualidad no hay garantías suficientes para que no se repita lo ocurrido en ese periodo, "porque las estructuras de represión, de violencia (y) de procuración de justicia, están intactas, no se han desmantelado".

Indicó que la investigación arrojó que el Estado "fue el que instrumentó y operó esta violencia estatal de una manera sistemática y generalizada en distintos contextos". Lo anterior, agregó, confirma que "no fue una casualidad, que no fueron algunas manzanas podridas, como se dice ahora del Ejército; sino que había un plan realmente y la estructuración de un Estado para cometer estas violaciones".

En la presentación, el grupo de expertos expuso además algunas de las más de un centenar de recomendaciones que dejan para dar continuidad a su mandato que se inició en diciembre de 2021 y concluye el 30 de septiembre próximo.

Entre ellas, que el Presidente ofrezca una disculpa pública y reconozca la responsabilidad del Estado en estas violencias perpetradas entre 1965 y 1990. También, que se conforme un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones y hallazgos, y la creación de un centro nacional de memorias para los derechos humanos.

▲ De izquierda a derecha, Alicia de los Ríos, Tita Radilla y Abel Barrera durante la presentación del informe Fue el Estado (1965-1990) en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Foto Germán Canseco

Igualmente, que desaparezca la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para dar paso a un nuevo organismo de atención, ya que "en su estado actual no sirve, no funciona".

Durante la emotiva presentación, algunos de los asistentes exclamaron consignas como: "¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! y ¡por el amor a México, no repetición!" Asimismo, Alicia de los Ríos, Tita Radilla y Denisse Valverde leyeron testimonios de víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas en la época.

Por su parte, el representante adjunto de la oficina en México de la ONU-DH, Jesús Peña, alentó a las próximas autoridades "a reforzar el compromiso y su alianza con las víctimas. Sólo una voluntad infranqueable permitirá que el esfuerzo no haya sido en vano".

A la exposición no asistió la comisionada Eugenia Allier, encargada de otra parte de la investigación del MEH, que será hecha pública en próximas semanas.

# El Presidente sólo recibirá una síntesis del reporte, reprocha un comisionado

JESSICA XANTOMILA Y JARED LAURELES

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entregará al presidente Andrés Manuel López Obrador sólo una síntesis del informe final sobre la guerra sucia (1965-1990) que realizó el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad, reveló Abel Barrera, integrante del citado grupo de expertos.

Indicó que el resumen de la investigación -integrada en dos partes, una de las cuales consta de una colección de seis volúmenes-, será elaborado por dicha subsecretaría, encabezada por Arturo Medina, quien preside la comisión. "No sabemos qué va a incorporar ni bajo qué criterios", lamentó.

En entrevista, Barrera afirmó también que desde que entregaron al funcionario su parte del informe titulado Fue el Estado, elaborado en conjunto con David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, Medina "cuestionó" algunos de los temas que se incluyen, como las recomendaciones emitidas y los relacionados con los factores de persistencia de la violencia estatal después de 1990.

# Pide apertura

"Vemos que de parte del subsecretario no hay como esa apertura para asumir y abrazar el contenido del informe. Entiendo que él tiene una postura mucho más no desde el lado de las víctimas, sino desde el lado del gobierno. Ojalá no sea de lado de los perpetradores porque eso sería más grave", expresó.

Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, detalló que fue el jueves pasado cuando Medina les informó que la subsecretaría hará una síntesis de los informes de los cinco comités que integran la comisión: el del MEH, el de Justicia, Memoria, el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Ya queda en manos del subsecretario lo que va hacer de síntesis y será a su criterio lo que van a entregar al Presidente", externó en el marco de la conclusión del mandato de la Comisión para la Verdad, el 30 de septiembre próximo.

Ante ello, Barrera dijo que él, junto con Fernández Dávalos y Pérez Ricart solicitaron a Medina que los apoye en las gestiones para que ellos puedan entregar personalmente al Presidente la colección Fue el Estado. Dicha investigación es independiente a la que elaboró la también integrante del MEH, Eugenia Allier.



# Saqueo y ocultamiento de datos de la guerra sucia, denuncia comisión

Decenas de miles de expedientes que implican a la Sedena fueron sustraídos o no llegaron al AGN

### **BLANCHE PETRICH**

Grandes fondos documentales de los llamados "archivos de la represión" de la Sedena y del disuelto Estado Mayor Presidencial, con información vital para el esclarecimiento de las conductas de quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad en el pasado, nunca llegaron a transferirse al Archivo General de la Nación (AGN), según ordenaban un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador y la nueva Ley General de Archivos de 2018.

Por el contrario, antes del inicio del actual sexenio, decenas de miles de documentos fueron extraídos por personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antiguo Cisen), denunció ayer el comisionado Carlos Pérez Ricart, en la presentación del informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para la Verdad.

# Entregan informe final

Pérez Ricart fue el encargado de dar a conocer el quinto volumen titulado ¿Porqué sigue ocurriendo: factores de persistencia de la violencia estatal tras 1990, con más de 400 páginas. En el capítulo titulado Las formas del silencio se aborda detalladamen-

Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico presentó ayer informe final en Tlatelolco. Foto Germán Canseco te el ocultamiento y escamoteo de documentación requerida, tanto de los fondos de las direcciones Federal de Seguridad y General de Investigación Política y Social, que deberían estar en el AGN y en los diversos archivos castrenses.

Contrario a lo que se sostiene oficialmente, de que el acceso de los investigadores del MEH a los documentos militares fue total, ya que en 2018 se eliminó la figura de "archivo histórico confidencial", testimonios y reportes del personal que laboró en el área de consultas

de fondos documentales "constataron cómo el extinto Cisen purgó y sacó documentos de AGN", expresó Pérez Ricart. Esgrimiendo una copia del informe, dijo: "aquí está la evidencia del saqueo a la nación y al pueblo de México. Es falso que se hayan dado los archivos de inteligencia, contra lo que aseguró el Presidente".

Y la apertura real de esta información, señaló, ha sido una exigencia constante de los colectivos de víctimas con los que han trabajado estos años. "Que la exigencia de que el Cisen entregue todos los archivos requeridos el gobierno la asuma como exigencia de las víctimas".

Añadió que los investigadores de los distintos equipos del MEH asignados a trabajar en los archivos de la Sedena entre julio de 2022 y octubre de 2023 "fueron maltratados al punto que no pudimos continuar... fuimos una comisión presidencial sin el apoyo de la Presidencia".

En Las formas del silencio se indica que "la restricción al acceso de archivos relacionados a los hechos estudiados en el presente Informe no contribuye a la construcción de una transición política ni de un gobierno democrático. Esto sólo abona a repetir las prácticas de los regímenes autoritarios mediante obstáculos al acceso a la información que sólo perpetúan la impunidad. Del mismo modo, se obstaculiza la construcción de una historia comprometida con la verdad y la justicia".

Hasta abril de 2024, el CNI sólo

Hasta abril de 2024, el CNI sólo había hecho dos transferencias al AGN. La primera consistió en 10 legajos (816 fojas en total) y alguna fotografías. La segunda incluyó seis expedientes. No hubo mas. Durante el tiempo que el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico pudo ingresar a esos archivos militares, se solicitó la consulta de diversos documentos. Siempre se respondió con negativas.

Por ejemplo, se les negó información sobre agregados y comisionados militares en el extranjero, "de especial interés para el presente informe, ya que varias de las estrategias de contrainsurgencia ejecutadas por el Estado mexicano contaron con la colaboración de gobiernos extranjeros". La petición fue rechazada porque "dañaría las relaciones de amistad" con los países involucrados.

Se detallan también casos en los que expedientes localizados fueron entregados con "versiones en las que de manera previa y deliberada se habían extraído fojas que contenían información".

Ponen de ejemplo las actividades de seguimiento (espionaje) al Comité ¡Eureka! y a la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (Cocei) de Oaxaca, donde entregaron carpetas de las que habían sustraído fojas y la sustituyeron con recortes de prensa.



# Reprueban divulgación de lista de vuelos de la muerte

### **BLANCHE PETRICH**

El Comité ¡Eureka!, fundado en los años 70 por la pionera defensora de derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra, reprochó la divulgación de una lista con 183 nombres de detenidos-desaparecidos presuntamente arrojados al mar desde la base militar de Pie de la Cuesta, Guerrero, en los llamados vuelos de la muerte, en 1974.

Dicha lista se dio a conocer en días recientes, primero en un reportaje periodístico y después en los informes presentados por miembros del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH).

Esta publicación, declara el comité, "vuelve a abrir la puerta de escape a quienes cometieron y ordenaron esos crímenes". El comunicado se leyó ayer en la reunión que sostuvieron (sin prensa) las organizaciones de víctimas, los investigadores del MEH y funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

En el documento suscrito en primer término por Claudia Piedra Ibarra, hija Rosario Ibarra, la principal objeción de ¡Eureka! es que "no se ha comprobado si la información de esa lista es veraz".

Se recuerda que el Ejército ya había filtrado esos datos en 2001 y 2002, durante los juicios a los generales Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro. En ese momento, la propia Rosario Ibarra sostuvo que se trataba de "una triquiñuela" de la Procuraduría de Justicia Militar para exonerar al ex presidente Luis Echeverría y al entonces titular de la Sedena, Enrique Cervantes Aguirre.

Por otra parte, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que arropó a la fundadora de ¡Eureka! cuando fue candidata a la Presidencia, publicó en su portal un texto de su líder, Édgar Sánchez, en el que apunta que "independientemente de las implicaciones (la publicación de la lista de las víctimas de la base naval), confirma la particiación del Ejército como institución" en crímenes de Estado.

El PRT recuerda que en 2013, todavía con Rosario Ibarra en vida, el Museo Casa de la Memoria Indómita, que era depositario de todos los archivos de ¡Eureka!, firmó un convenio con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para trasladar sus fondos al Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), con la finalidad de digitalizar y sistematizar sus documentos y abrirlos al público.

Fue así como en el transcurso de este año por lo menos dos personas vinculadas al MEH, que ya entonces funcionaba dividido –como quedó evidenciado este viernes en Tlatelolco, donde no asistió Eugenia Allier, una de sus comisionadas– encontraron durante sus investigaciones la mencionada lista de víctimas de los vuelos de la muerte.

Édgar Sánchez explica la decisión de Rosario Ibarra de no divulgar la lista que le entregó un desertor del Ejército, justo cuando empezaban el régimen de Vicente Fox y el juicio (fallido) al perpetrador Miguel Nazar Haro, fue para hacer valer su criterio moral, político y legal de insistir en el principio de "vivos se los llevaron, vivos los queremos" y "presentación con vida".

Señala que este principio rector "es la guía central de ¡Eureka!", y subraya que, de forma impresionante, 50 años después, las familias de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa retoman esta misma consigna.

# Actuar ante intolerancia religiosa, piden evangélicos

CAROLINA GÓMEZ MENA

ENVIADA PUEBLA, PUE.

Líderes de iglesias cristianas evangélicas que participaron en el simposio *Presencia Evangélica en México*, expresaron su interés de que en el próximo sexenio haya atención a los casos de intolerancia religiosa, los cuales "derivan en acciones que atentan contra los derechos humanos de los feligreses, e incluso ponen en riesgo su vida".

Aaron Cortés Hernández, pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional (Iciar) señaló a *La Jornada* que actualmente feligreses de su credo, que viven en la región Chinanteca, en San Juan Lalana, Oaxaca, "están secuestrados desde el pasado día 6" por católicos, que no los dejan salir del lugar.

"Su único delito es que son cristianos. Los pobladores, bajo bandera de usos y costumbres, quemaron el templo, destruyeron las casas de varias familias, les robaron sus animales y destrozaron sus cultivos."

Señaló que el problema está desde diciembre y ha ido escalando, y reprochó que las autoridades de Oaxaca no intervengan. "Nos lo quieren manejar como un conflicto interreligioso, y aunque tiene ese origen, ahí se han cometido delitos tipificados por el Código Penal".

En Oaxaca hay 10 disputas de esa índole, y se presentan sobre todo en Chiapas, Yucatan, Quintana Roo y Sonora, advirtió.



# Júbilo y nostalgia en última gira de Sheinbaum y López Obrador

Nadie ha salido con la popularidad que tiene AMLO: presidenta electa

**ALONSO URRUTIA** 

**ENVIADO** MANZANILLO, COL

Una gira entre el júbilo y la nostalgia; entre las ansias por la llegada del primer gobierno de una mandataria federal y la melancolía del final de un ciclo que se avizora inminente. La entrega de la constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum precipitó en el ánimo popular la certeza de que está muy cerca el adiós de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Sólo la presentación como presidenta electa hizo estallar el entusiasmo en la masa congregada en este puerto, el más grande de México. Entre la concurrencia surgió el estribillo, ahora ya del movimiento, adoptado al liderazgo emergente de Sheinbaum. "¡Es un honor estar con Claudia hoy!", coreado con tal intensidad que contagió a López Obrador.

Era la primera gira conjunta del Presidente y la presidenta electa. Y los asistentes reparten afectos en esta transición, pues también se desbordan los gritos para el líder histórico del movimiento. Como lo hiciera la víspera en el acto en el que celebró con la élite política morenista, Sheinbaum proclamó ante el titular del Ejecutivo su respeto y agradecimiento.

'Claro que hay muchos mandatarios en la historia de México que honramos, pero creo que no hay nadie que salga de la Presidencia con el amor y la popularidad que tiene Andrés Manuel López Obrador. Por eso, ya ven que nuestros adversarios quieren que tomemos distancia, que digamos que hay diferencias. Yo digo y siempre voy a decir: ha sido, es y será un honor estar con Obrador, con orgullo.".

Una nueva ovación rubricó la frase entre quienes asistieron a la inauguración del acueducto Armería-Manzanillo.

La participación de la gobernadora Indira Vizcaíno le confirió un toque de nostalgia al evento, pues su discurso fue prácticamente una despedida pública al Presidente: 'el ciclo que estamos cerrando



# Reunión de seguridad en 21 Zona Militar de Morelia

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, se reunieron a puerta cerrada en la 21 Zona Militar de Morelia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y mandos de seguridad estatales y del país.

El encuentro con el pleno del gabinete de seguridad se dio en medio del conflicto limonero que inició el 12 de agosto con el paro parcial de empacadoras y suspensión de corte del cítrico ante los bajos precios en que venden su producto -entre 7 y 8 pesos por kilo-, así como la extorsión del crimen organizado. Asistieron los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda; de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y de Gobernación, Luisa María Alcalde

Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal, Morelia, Mich.

es un momento de nostalgia, una tristeza originada por el recuerdo de una dicha perdida: ¿hay o habrá en realidad una dicha perdida? Sí, la del camino recorrido en el momento de un cambio democrático fundamental para el pueblo de

"También incluye haber compartido escenario y camino político con un liderazgo fuerte, un liderazgo con rumbo y con convicciones claras, un liderazgo con amor profundo por el pueblo, especialmente las personas que durante décadas, incluso siglos, fueron ignoradas, invisibilizadas, humilladas y hasta utilizadas",añadió Vizcaíno.

### "Cierro mi ciclo y me voy contento"

En su intervención, López Obrador dejó de lado el tono de despedida de quienes lo antecedieron:

En la gira por Manzanillo, López Obrador y la presidenta electa recibieron el afecto de los asistentes. Foto Presidencia

"Estamos muy contentos. Ya podría entregar la banda presidencial; tenemos que esperar un mes y días. Pero me voy muy contento. Ya cierro mi ciclo porque son bastantes años de lucha. Tengo muchas cosas que me llevo: el amor de muchos mexicanos y experiencias extraordinarias.'

Y añadió: "me llevo un récord. ¿Quieren que yo presuma? Bueno, en la historia moderna nadie, ningún presidente había logrado reducir la pobreza y la desigualdad".

Fue, en síntesis, la reivindicación de su política social, la cual tiene garantías de continuidad como lo ofreció Sheinbaum una vez más al reiterar el principio que se resume en: por el bien de todos, primero los pobres.

Un principio que no sólo resume una visión humanista de la política, sino que ademas, llevado a la práctica, da resultados y "tenemos una economía creciente, una economía que da para todos y para todas.'

# Entregan a EU segunda nota de protesta por financiar a MCCI

### LAURA POY Y EMIR OLIVARES

El gobierno federal entregó este jueves la segunda nota diplomática en reclamo por el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que encabeza Claudio X. González y María Amparo Casar Pérez.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que "ayer (jueves) se envió la nota diplomática, y no sabía, pero en la mañana me enteró la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que es la segunda (carta), que ya enviamos, una en 2021 y no le hicieron caso. Y ya mandó otra nota de protesta".

El titular del Ejecutivo agregó que también concluyó el borrador de la carta que enviará a su homólogo, Joe Biden, y adelantó que una vez que se cerciore que le llegó la misiva, dará a conocer su contenido.

"Básicamente es una carta por lo del financiamiento que le otorga el gobierno de Estados Unidos a Claudio X. González y a la señora Amparo Casar, y a la asociación que manejan", enfatizó.

### Aclarar destino de los recursos

Luego que el pasado miércoles el titular de la Unidad de Inteli-gencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, diera a conocer la lista de empresas, así como de personas físicas que han otorgado millonarios recursos a MCCI, el mandatario federal insistió en que se aclare el destino de esos

De acuerdo con los datos dados a conocer por Pablo Gómez, la organización que encabezan Claudio X. González y María Amparo Casar no sólo han recibido millonarios donativos del gobierno de Estados Unidos, también del Centro de Estudios Espinosa Yglesias AC, que entre 2016 y 2018 les entregó 6 millones de pesos. Organismo que se define como apartidista y especializado en estudios de movilidad social.

Entre otros donadores, MCCI han recibido fondos de American Express Company México SA de CV, por 6 millones 562 mil 967, así como de Corporativa de Fundaciones AC, por un monto de 8 millones 796 mil pesos, mientras que la Fundación Empresarios por Puebla, donó 3 millones 200 mil pesos, al igual que Comercializadora Interceramic, que les aportó 3 millones de pesos, entre otras.

# Volverá el "espíritu de justicia social" a la Constitución

# **EMIR OLIVARES Y LAURA POY**

La siguiente Legislatura federal tendrá un papel relevante porque discutirá y, en su caso, aprobará una serie de iniciativas para reformar la Constitución y devolverle "su espíritu de justicia social", aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, confió en que los congresistas de oposición "actúen pensando

en el interés nacional" y no se comporten como sus compañeros de la Legislatura que está por concluir, donde rechazaron todo por consigna.

En su conferencia de ayer, a pregunta expresa sobre lo que espera de la siguiente Legislatura, el jefe del Ejecutivo sostuvo:

"Les va a tocar lleva a cabo una tarea importante en la próxima Legislatura, porque se van a discutir, se van a aprobar iniciativas que van a regresar a la Constitución de 1917 su espíritu de justicia social, de democracia, de fortalecimiento de un auténtico estado de derecho."

En el caso de los opositores, apuntó: "Que actúen pensando en el interés nacional, pensando en el pueblo, en nuestra patria, que no por diferencias partidistas y recibiendo consigna, voten todo en contra, como esta Legislatura, me refiero al bloque conservador que se cerraron".

Criticó que, "por consigna", la oposición en la Legislatura que está por concluir votaron porque se privatizara la industria eléctrica y en contra de que la pensión para adultos mayores se convirtiera en un derecho.

Para el mandatario un legislador es un representante popular, por lo que debe actuar en defensa de los intereses en general, del pueblo, de la nación, "ojalá y se comporten de esa manera, eso espero".



Utiliza casco y calzado cerrado Nunca más de 2 personas ni menores de 12 años













# 4S Y VIAJA CON SEGURIDAD





AMBOS RECURSOS FINALIZARÁN EN LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL

# TEPJF examinará relección de Alito; INE, cambios estatutarios

Disidentes priístas interpusieron un litigio para revocar la dirigencia actual

### **FABIOLA MARTÍNEZ**

La semana entrante el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) votará la procedencia, en su caso, de los recientes cambios estatutarios del PRI, mientras la legalidad de la relección del dirigente de este partido, Alejandro Moreno, corresponderá analizarla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El estudio actual del INE únicamente se centra en contrastar las reformas de los documentos básicos del tricolor con preceptos constitucionales y legales, es decir, ambos asuntos relacionados con la vida interna del instituto político corren por vías distintas.

El asunto de la convocatoria para la relección de Moreno, conocido como Alito, fue remitido por el

TEPJF a la Comisión de Justicia Partidaria, la cual no tiene plazo límite para resolver. A lo anterior se agregó un litigio interpuesto esta semana en la sala superior del TE-PJF de los ex presidentes del PRI, entre ellos Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, para la protección de los derechos de la ciudadanía, con 17 anexos al expediente principal, en cuya apertura se lee:

"De la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, como primer acto de aplicación del transitorio cuarto de las reformas aprobadas al Estatuto del partido, el acuerdo por el que se declara la validez del proceso interno ordinario de elección de las personas titulares de la presidencia y la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para el periodo 2024-2028, en el que fueron relectos Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria.

"El asunto tiene como finalidad que la sala superior revoque el acuerdo por el que se declara la validez del proceso interno ordinario de elección."

Los recursos jurídicos interpuestos en junio fueron resueltos a partir del proyecto elaborado por el magistrado Reyes Rodríguez; en esta ocasión la determinación del caso le corresponderá al magistrado Felipe de la Mata.

En cuanto al INE, el miércoles 21 de agosto, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos votará el proyecto de resolución hecho por la dirección ejecutiva de este tema sobre las modificaciones a los estatutos del PRI. Dos días después ese documento será puesto a consideración del consejo general de la autoridad electoral, en la misma sesión en la que se abordará el tema del reparto de espacios de representación proporcional de ambas cámaras del Congreso de la Unión.

De ese mismo tema, el TEPJF confirmó ayer que un spot del PAN en el que señala "No a la sobrerrepresentación" de Morena puede seguir su difusión pues "el contenido del mismo constituye una crítica y, por ende, se encuentra amparado en la libertad de expresión".

En tanto, ante la disidencia en el tricolor, fuentes electorales dijeron que la última palabra en ambos casos -tanto de cambio en los documentos básicos como en la relección de Alito- será de la sala superior del TEPJF. Sin embargo, agregaron, a nivel del INE sólo le compete tomar nota del resultado del proceso interno que derivó en el segundo periodo de Moreno y

# **FABIOLA MARTÍNEZ** En la sesión solemne de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la entrega de constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum, algunas

Consejeros

entrega de

constancia

electorales ven

desde lejos la

consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron asignadas en la última fila, ubicada en el segundo piso de este recinto.

Si bien la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, estuvo en primera fila, sentada a un lado de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus colegas vieron la ceremonia desde la parte superior.

Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales e integrante de cinco más, fue explícita en mostrar su extrañeza frente a esta logística.

"Las autoridades administrativas y judiciales trabajamos muy de cerca en la organización de la elección que dio como resultado a la primera mujer Presidenta del país. En la entrega de la constancia respectiva, aunque lejos, estuvimos presentes", dijo en su cuenta de X, mensaje al cual adjuntó una fotografía de lo que pudo tomar a lo lejos, detrás del barandal.

Rita Bell López también tomó una foto en la que se ven sus colegas Ravel, Claudia Zavala y Norma de la Cruz colocadas en la última sección.

Escribió: "Después de 200 años y 65 presidentes, hoy fue entregada a la Dra. Claudia Sheinbaum constancia de mayoría que la acredita como la primera mujer que ocupará la Presidencia de la República y se avala el trabajo de las autoridades electorales encargadas de este proceso electoral federal".

Carla Humphrey, presidenta de la comisión del Registro Federal de Electores e igualmente integrante de otros importantes grupos de trabajo del INE, dijo al asistir al evento: "Hoy la democracia del país avanza al asumir el mando supremo la primera mujer en la historia, después de 200 años de haberse instaurado la República Federal".

# El lunes, la convocatoria para renovar dirigencia de AN; debatirán candidatos

**FERNANDO CAMACHO** Y ANDREA BECERRIL

El próximo lunes 19 de agosto se dará a conocer la convocatoria para renovar la dirigencia nacional del PAN, en el marco de un proceso en el cual las personas aspirantes deberán reunir las firmas de apoyo de 10 por ciento de la militancia para su registro, se llevará a cabo al menos un debate y se garantizará que una mujer participe en la contienda.

En conferencia de prensa, la titular de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección (Conecen) del Comité Ejecutivo Nacional panista, Ana Teresa Aranda, explicó que a partir de ese día se recibirán las solicitudes de las personas interesadas en ocupar el cargo de presidente del blanquiazul, cargo que hov ostenta Marko Cortés.

En el proceso participarán los militantes del PAN que cuenten con al menos cinco años dentro de las filas de ese partido, quienes tendrán hasta el 17 de septiembre para juntar 30 mil 298 firmas. Las muestras de respaldo a las y los candidatos no podrán ser mayores a 5 por ciento de la militancia panista en los estados. De igual manera, los interesados en contender en el proceso tendrán la posibilidad de entrar en él al conseguir al menos 114 firmas de los 381 consejeros políticos.

Aranda señaló que se realizará en octubre un debate de participa-



ción obligatoria, con fecha todavía por confirmar, y que las campañas electorales dentro del partido se realizarán del 26 de septiembre al 9 de noviembre, para celebrar las votaciones el 10 de noviembre.

Sobre los gastos de campaña, cada candidato deberá cubrirlos personalmente y el tope máximo para ello es de 10 millones de pesos.

La titular de la Conecen también destacó que, como una "acción afirmativa", se garantizará la participación de al menos una mujer en el proceso de renovación de la dirigencia, aun si no logra cumplir con alguno de los requisitos.

Además, afirmó que esperan una participación de al menos 65 por ciento de los militantes. Asimismo, expuso que el proceso de renovación de la dirigencia del blanquiazul "no solamente es importante para nosotros los panistas. En este

Ana Teresa Aranda, titular de la comisión organizadora, explicó los términos del proceso. Foto José Antonio López

momento histórico, en donde se consolida a pasos agigantados un régimen autoritario y dictatorial, queremos estar listos para dar esa pelea por la democracia, por las instituciones y por las libertades".



Sólo Guadalupe Taddei estuvo en primera fila de la sesión

**JUEZA EN CDMX LE DA PROTECCIÓN TEMPORAL** 

# Con \$120 mil, Javier Corral evita detención y tener que declarar

Es persecución política, acusa el ex gobernador

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA Y JESÚS ESTRADA

Con un pago de 120 mil pesos, el ex gobernador Javier Corral obtuvo ayer la protección temporal de la justicia federal para no ser detenido o que se le obligue a comparecer ante cualquier autoridad, luego de que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua obtuvo una orden de aprehensión en su contra por presunto desvío de 98.6 millones de pesos, usados en la contratación de un despacho para restructurar la duda pública estatal.

El juzgado quinto de distrito, con sede en la Ciudad de México, a cargo de la jueza Patricia Marcela Diez Cerda, otorgó el recurso en favor del actual senador electo de Morena, quien justificó su negativa a comparecer argumentando que la acusación de peculado agravado que se le fincó es persecución política y una mentira "en la cual prevalece un ánimo de venganza de la gobernadora María Eugenia Campos".

En sus redes sociales, Corral acusó a la fiscalía de fabricar la investigación tres años después de que presuntamente cometió el delito.

Aseguró que la fiscalía usa a Eduardo Fernández, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda en su administración (2016-2021), testigo protegido desde el año pasado, luego de ser vinculado a proceso penal, y "ahora, forzada y apresuradamente, me quieren imputar la responsabilidad (...) con un testimonio emergente, usado para decir que yo había autorizado esa

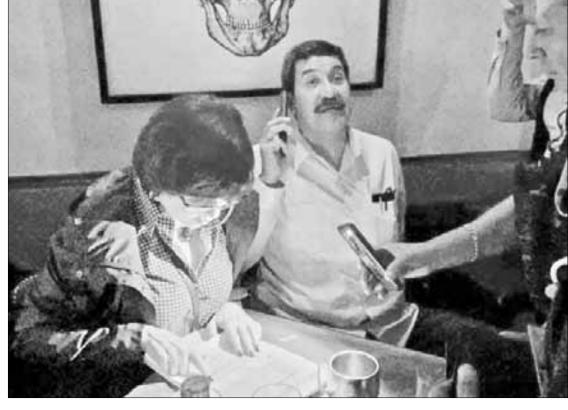

contratación y conseguir una orden de aprehensión".

Sobre el contrato irregular que firmó con el despacho López Elías Finanzas Públicas SC para restructurar pasivos estatales, sostuvo que "se ha impedido, tanto a ex funcionarios de mi gobierno como al propio despacho, la presentación de evidencias"

Afirmó que la contratación que él realizó fue correcta, y reviró que la corrupta es la actual gobernadora chihuahuense. "A diferencia de esta fabricación en mi contra, habría que echar la luz a los 10 contratos por 33 millones que María Eugenia Campos le ha dado a Ernesto Cordero (funcionario de la administración federal de Felipe Calderón) en pago de asesoría financiera para adquirir más deuda pública y restructurar créditos".

El miércoles pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentó detener a Corral en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma, en la Ciudad de México, lo cual evitó el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, quien acudió al lugar.

Desde entonces, la gobernadora Campos ha mantenido una agenda privada sin dar declaración alguna.

El secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña, afirmó que Corral habla con lenguaje "esquizofrénico", y le recordó que la causa penal en su contra fue iniciada por la Auditoría Superior del Estado y el auditor Héctor Acosta, cuyas

El ex gobernador Javier Corral, durante el intento de detención el pasado jueves en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma. Foto Cuartoscuro

atribuciones fueron propuesta del propio ex mandatario en 2018.

De acuerdo con los registros del Poder Judicial, para el ex mandatario se han violado sus derechos establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 189 y 20, de la Constitución.

El juzgado estableció el 27 de septiembre como fecha para la audiencia constitucional a partir de la cual anunciará si le otorga a Corral la suspensión que frenaría por tiempo indefinido el cumplimiento de la orden de aprehensión.

# Se trata de venganza, coinciden Sheinbaum y AMLO

**EMIR OLIVARES Y LAURA POY ALONSO URRUTIA** 

**ENVIADO** 

MANZANILLO, COL

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, coincidieron ayer en que el intento de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua Javier Corral es una venganza política.

En una breve entrevista al término de la inauguración del Acueducto Armería-Manzanillo, durante una gira con López Obrador, la futura presidenta descartó que Corral deba salir de su equipo, porque no hay ningún fundamento en las imputaciones que se le hacen.

A su vez, el Presidente aseguró que esto "tiene que ver con venganzas políticas" por las indagatorias que realizó contra César Duarte, también ex mandatario de aquella entidad.

En la mañanera de ayer, el jefe del Ejecutivo apuntó a la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos,como operadora del ataque contra el ex panista.

Sostuvo que esta persecución se debe, "en parte", a que Corral es una de las piezas del equipo de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. "Lo que puedo decir es que políticamente hay una diferencia entre la actual gobernadora y el ex gobernador, que se origina porque Javier Corral es el promotor de la denuncia contra el (también ex) mandatario estatal Duarte, la acusación de corrupción. Hay todo un expediente".

Con esas indagatorias "se demostró que se usó dinero para campañas, que incluso estuvieron involucrados políticos, no sólo de Chihuahua, sino de otras partes del país, políticos vinculados a Manlio Fabio Beltrones".

El mandatario apuntó que como Corral será legislador "por el movimiento de transformación se apresuran a detenerlo, a implicarlo, para que no pueda ser senador, porque faltan unos días. Eso es todo. Porque si es senador, tiene fuero y

entonces tendrían que llevar a cabo una solicitud de juicio político, y en esas circunstancias es más difícil".

López Obrador recordó que las investigaciones hechas durante la administración de Corral contra César Duarte llevaron a éste a tratar de evadir las acusaciones al irse a Estados Unidos, de donde fue extraditado.

"Pero ya en Chihuahua, por su relación con la actual gobernadora, logra libertad condicional o bajo fianza o domiciliaria. Y entonces, viene la venganza, y acusan que Corral desvió 90 mil 100 millones de pesos y la acusación la hace la procuraduría estatal y el juicio pues lo lleva el Poder Judicial" de dicha entidad.

# Congelan cuentas a Universidad de Nayarit

Adeudos con IMSS, la causa; docentes no pueden cobrar

**DE LA REDACCIÓN Y JAVIER SANTOS** 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) le adeuda más de mil 738 millones de pesos de cuotas obrero patronales (COP), retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) de 2014.

À pesar de que se trata de adeudos de administraciones anteriores, las cuentas de la UAN fueron congeladas, lo cual "imposibilita realizar el pago" al personal docente y administrativo, así como hacer frente a otros "compromisos"

Por el congelamiento de las cuentas, cientos de trabajadores docentes y administrativos no cobraron su quincena.

A través de un comunicado, la dirección del IMSS destacó que la deuda de la UAN afecta sus finanzas, compromete las prestaciones que por mandato legal le corresponde otorgar e impacta de manera directa a trabajadores de ese casa de estudios, puesto que alrededor de 700 millones de pesos corresponden al seguro de RCV, o sus cuentas de retiro, para su adecuado fondeo y la obtención de una pensión.

"A pesar de no haber recibido las aportaciones que esta universidad debería haber realizado, en ningún momento se han dejado de otorgar las prestaciones médicas, económicas y en especie a los trabajadores", aseguró.

Entre otras facilidades para regularizar la situación, el IM-SS dijo que ofreció a la UAN: condonación de 90 por ciento de las multas, suscripción de un convenio de pago a plazos sin garantía de interés fiscal y el diferimiento del pago del entero a cuenta.

Recordó que en julio de 2022, la universidad acordó pagar a plazos; "sin embargo, a partir de octubre de 2022, empezó a efectuar pagos fuera del calendario, hasta que, en septiembre de 2023, incumplió con las parcialidades" y ha interpuesto juicios como "medidas dilatorias."

La UAN sostuvo que la administración actual se encuentra "al corriente" en el pago de las cuotas obrero patronales y realiza gestiones para resolver la situación, pero reconoció que sólo con "el apoyo de las autoridades estatales y federales será posible solucionar el problema financiero que pone en riesgo el inicio del ciclo escolar.

# Gaza y la recurrente pesadilla de Justo Sierra

**HUGO ABOITES\*** 

emía Don Justo, ministro de Instrucción Pública que, luego de crear la Nacional, alguien importante dijera que "la universidad no puede ser una educadora en el sentido integral de la palabra: la Universidad es una simple productora de ciencia, es una intelectualizadora; sólo sirve para formar cerebrales." Temía además que en ella se creara "un adoratorio en torno del cual se formase una casta de la ciencia, cada vez más alejada de su función terrestre, cada vez más lejos del suelo que la sustenta, cada vez más indiferente a las pulsaciones de la realidad social, turbia, heterogénea..." Y repetía que "esto sería una desgracia...." ("Discurso inaugural del Sr. Don Justo Sierra, Secretario del Despacho de Instrucción Pública", 15 septiembre de 1910). Esta disertación resultó ser una especie de testamento académico-político del ministro, pues pocas semanas más tarde, en Puebla y Chihuahua comenzaron los primeros combates de la Revolución de 1910 y dos años después, el 13 de septiembre de 1912, Justo Sierra llegaba al término de su vida en Madrid.

Ese discurso es muy importante no sólo porque marca el momento en que, con la Universidad Nacional, arranca la historia de las universidades mexicanas, sino porque cuestiona lo que ya es presente. Nuestras instituciones son cada vez más silenciosas respecto del entorno cercano y lejano, y esto es porque se han vuelto, nos han vuelto, radicalmente indiferentes. Yendo al extremo, Gaza, por ejemplo, es un precedente terrible de barbarie para la huma-

nidad –sólo falta la explosión de la primera bomba atómica "táctica" - y no hay reacción alguna desde los centros de humanidades y ciencias sociales, o desde las facultades de medicina y de ciencias donde es frecuente que se haga gala "del prodigioso avance de la humanidad con la ciencia". Las fuerzas armadas israelíes no sólo disparan indiscriminadamente contra todo ser viviente desde hace meses, también juegan al desplazamiento de multitudes de familias palestinas de un lado a otro, dando instrucciones confusas y luego bombardeando salvajemente escuelas y hospitales, universidades y casas donde antes les pidieron que se refugiaran. Juegan también obstaculizando, ahora sí, mañana no, el paso de agua y alimentos, y miles de hombres y mujeres se ven obligados a participar en este juego hiriente y cruel, huyendo una y otra vez en vehículos destartalados y jamelgos exhaustos, cargados de niños y madres desesperadas, personas histéricas, arrinconadas, tratando de protegerse en paredes destruidas, llorando a sus hijos porque aunque aún estén vivos ya parecen condenados a muerte.

Gaza, aparentemente, queda muy lejos de México, pero hasta acá los dirigentes israelíes nos obligan a participar –cuando miramos silenciosos– en ese juego inhumano y mortal. Y juegan con nuestros silencios, los personales, con nuestra exasperación e impotencia, y con los silencios de nuestras instituciones universidades y gobierno. Saben que, cautelosos muchos gobiernos, como el mexicano, nada dirán, no romperán ningún acuerdo, ninguna relación (salvo, facilita, la de Ecuador). Y eso nos vuelve todavía más crueles. Nuestro país, nuestros gobiernos que –como dice el poeta– no se arrepienten de que supieron ser valientes,



La indiferencia, la nuestra, no es quietud ni reposo, sabemos que mata, y cruelmente

aunque fuera por un momento, dieron asilo a miles, a españoles, árabes, palestinos, judíos, pero ahora callan, el que se va y la que llega callan, y lo mismo los y las rectoras y las y los funcionarios que olfatean que es mejor ser cautos y mejor invitan a las y los estudiantes a competencias (y les cobran) para ganar peluches. Y callamos también las y los académicos y así callando todos. las y los estudiantes con quienes trabajamos todos los días, no saben qué pasa, pero también captan que es hora de callar. Y si alguno, rebelde, protesta y llama a actuar, lo prudente, de nuevo, es sólo verlo y callar. Y se cierra el círculo. Y también nosotros nos quedamos en nuestra propia Gaza interna, como personas que no sabemos qué hacer, como universidad que ya aprendió hacer como que no existe, viendo cómo todo mundo nos ve, callados y por supuesto nadie nos extiende una mano y no rompe nuestras cadenas para ir y decir cosas. Y mientras, ese sí hablando claro, el católico Biden envía más bombas a sabiendas de que matarán sobre todo a inocentes

Por eso la indiferencia, nuestra indiferencia, no es quietud ni reposo, sabemos que mata, y mata cruelmente. Y callando otorgamos salvoconducto, y callar se vuelve parte de nuestras universidades. Seguiremos entonces produciendo ciencia y premiando cerebrales, generando adoratorios, castas científicas e innovadores tecnócratas. Y, ocupados como estamos en esas tareas, no educaremos, y viviremos la tristísima paradoja de que la medida de nuestra enajenación como universitarios nos la den unas cuantas líneas críticas, no de un progresista gobierno transformador, sino de un intelectual del porfiriato.

. \*UAM-X

# Trabajadores del OPD-IMSS-Bienestar

GUSTAVO LEAL F.

ras ser designado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum nuevo titular del OPD-IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch se comprometió a acercar la atención médica a cada comunidad, siempre "escuchando" a la población y al personal de salud (La Jornada, 14/8/24).

Quienes trabajaban en la Secretaria de Salud-CDMX (Sedesa) basificados en el OPD-IMSS-Bienestar, quedarán bajo las condiciones generales de trabajo de ese instituto, que se diferencian –a la baja– de algunas prestaciones que disfrutaban con Galene Salud (Sedesa), acusándose la diferencia al compararla con las bases con dígito sindical. Como jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que sus condiciones mejorarían, señalamiento que a partir de las basificaciones traza una notoria diferencia salarial y en prestaciones comparadas con las

más altas otorgadas por Sedesa. En julio 2024, ésta transfirió al OPD su red hospitalaria.

En entrevista, la secretaria local de Salud, Oliva López, sostuvo que se hicieron asambleas informativas y mesas de trabajo para que los trabajadores estuvieran informados del proceso de transición al OPD, atendiendo las inconformidades manifestadas con ese cambio por los contratos precarios, por honorarios, y del régimen Galene Salud (implantado por Sheinbaum). Subrayó que "la intención" es proteger a los eventuales "mejorando prestaciones y salario" (Milenio Diario 25/8/23).

¿Es esto cierto? Difícilmente lo es. Las basificaciones con CGT del OPD portan prestaciones menores que las de Sedesa. Por ejemplo, para trabajadores de base, los horarios en fines de semana (sábados, domingos y días festivos) disponen jornadas de 12 horas. El OPD establece 14.5 horas los sábados y 24 horas los domingos. Sedesa otorga tres periodos vacacionales, uno corresponde a infectorriesgo. El OPD establece dos vacacionales, y uno adicional –para sustituir al de infectorriesgo- será otorgado por puntualidad y visto bueno de autoridades, siguiendo la Ley de estímulos y recompensas civiles con un concurso nacional que reduce el universo beneficiado.

En Sedesa se cubre a deudos con 140 días de salario tabular; capacitación y adiestramiento con becas a quienes las soliciten y sean acep-



A los empleados, la integración les reserva una franca inequidad de derechos tados; dos dotaciones de vestuario anuales; aportación al Fondo de Ahorro Capitalizable; escalafón con categorías B y C para fortalecer la profesionalización; licencias con y sin goce de sueldo anuales y reducción de jornada de ocho a siete horas: si son madres, se disminuye una hora más. Entonces, la jornada suma seis horas (por la hora de lactancia legal).

Existen cuidados maternos; reducción de la jornada (una hora) cuando se estudie en escuela oficial y facilidades para servicio social, permisos para examen profesional, pagos por titulación del trabajador o familiares directos. Se agregan descansos obligatorios en días feriados oficiales y apoyos con días de descanso cuando se contrae matrimonio. En el OPD, el apoyo de titulación es sólo para el trabajador, además de prohibir el uso excesivo del celular.

En Sedesa se pueden generar notas buenas por puntualidad y disciplina en el trabajo. Las notas buenas son transformadas –según su número- en días de descanso o premios en efectivo: 12 días extras de descanso anuales y dos pagos semestrales por puntualidad. En el OPD, los estímulos y recompensas se otorgarán de acuerdo con la valoración del jefe inmediato y el visto bueno de la autoridad. Sólo son diplomas, constancias, menciones honoríficas y ocasionalmente, días de mérito o un periodo vacacional extra. En Sedesa hay pago económico y descanso el 8 de marzo.

También, dos pagos semestrales para fomento de la convivencia familiar (actividades culturales y deportivas); apoyo económico el Día del Padre o la Madre; pago por Día del Niño y menores de 11 años. En el OPD, el Día de la Madre es descanso obligatorio, y el 31 de agosto, Día del trabajador IMSS-Bienestar. Sedesa brinda a las madres cuatro meses retribuidos por lactancia materna más tres por maternidad: siete en total. Las madres que firmaron base en OPD fueron llamadas inmediatamente a incorporarse a sus labores. Para agosto 2024, el OPD aún no publica la actualización del tabulador salarial (autorizado por la SHCP en marzo de 2024) que incluye prestaciones de la compensación por servicios y polivalencia. Pero aun con ella, persiste la pérdida de hasta 36 por ciento en el salario global integrado respecto de Sedesa.

Así que la basificación de Sedesa en el OPD-IMSS-Bienestar reserva a los trabajadores una franca desigualdad de derechos. A trabajo igual, salario igual. Al ofrecer "consolidar" el OPD y la federalización durante 2024 a 2030, la presidenta Claudia Sheinbuam y su nuevo titular, Alejandro Svarch, pueden ahora tomar cartas para homologar al alza esta marcada división entre todos los trabajadores con base definitiva que acompañan esa federalización. La oferta de "escucharlos" puede materializarse inmediatamente.

\*UAM-X





# Biden, Harris y el asesinato de Sonya Massey

### **MACIEK WISNIEWSKI**

TE DISPARARÉ EN la p\*\*\*
cara!", gritó un policía de la
oficina del Sheriff cerca de
Springfield en el estado de Illinois, y jaló tres veces el gatillo,

asesinando a Sonya Massey, una mujer negra de 36 años en la cocina de su propia casa. Después de todo, el tirador, Sean Grayson, y otro policía dejaron que Massey se desangrara. A Grayson le daba flojera desperdiciar las cosas que tenía en el botiquín de su patrulla. Menos de una hora antes, cerca de la una de la mañana del 6 de julio, Massey –delgada, bajita y que aún se recuperaba de una cirugía-llamó a 911 para pedir ayuda. Creía que un ladrón se estaba metiendo a su casa. Grayson y otro agente –ambos blancos– llegaron al lugar y registraron los alrededores. Al no encontrar a nadie ni algún signo de robo, fueron a hablar con Massey. Le pidieron su identificación y entraron a la casa. Mientras ella buscaba el carné, Grayson le dijo que retirara la olla con agua hirviendo de la estufa. Cuando Massey procedía a hacerlo, se soltó una conmoción. Grayson, le ordenó que soltara la olla y que si no, le disparaba. Ella le dijo "que lo reprendía en nombre de Jesús", pero también dijo "perdón", dejó la olla y se agachó. El otro agente, que también sacó su arma, gritó por la radio "¡Disparos, disparos!".

En todo esto, Grayson tenía apagada su cámara corporal. Igual, por eso pensó que podía salirse con la suya, alegando que mató a Massey "en defensa propia" y mintiendo "que la maldita p\*\*\*\* loca se le fue encima con agua hirviendo". Pero la cámara de su compañero sí estaba encendida y expuso todo. Massey en ningún momento se mostró agresiva. No amenazó a los agentes. No corrió hacia ellos. En el momento de recibir los disparos en la cabeza estaba tirada detrás del mostrador. La olla que antes tenía en la mano ya no tenía agua. En un tiempo récord, el 17 de julio, la corte en Springfield dictó acusaciones en contra de Grayson –que quedó despedido del trabajo y en prisión preventiva- por asesinato en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta oficial (el otro agente fue suspendido).

Pero la acción inmediata en este caso es una excepción. No sólo Massey fue la persona número 701 asesinada por la policía en Estados Unidos en lo que va de este año (y a lo que hay que añadir otras 59 personas más desde el 6 de julio), sino que menos de 2 por ciento de los tiroteos policiales son procesados y menos de la mitad terminan en condenas. De hecho, en los primeros días después del crimen, según la policía, Massey, "se suicidó" (sic). El primer reporte habló de "acto autoinfligido" y eso es lo que inicialmente se le dijo a su familia. Luego, "que le había disparado un vecino", y según otra versión, "que fue asesinada por el ladrón que entró a su casa". Al principio, en ningún momento la policía admitió que se trató de un tiroteo policial.

Si bien una de las promesas de Donald Trump es dar inmunidad a los policías en cualquier tipo de prosecución "para que puedan hacer su trabajo" –análoga a la inmunidad para los "actos oficiales" que le entregó hace poco la Corte Suprema-, con lo que este tipo de problemas en Estados Unidos, en caso de su regreso al poder, se agravaría aún más, el asunto de la violencia policial tampoco deja bien parados a los demócratas. Joe Biden que condenó el asesinato de Massey, declarando que "los estadunidenses deberían poder pedir ayuda sin temer por sus vidas", literalmente, durante su presidencia, los puso más en peligro. Y la muerte de Massey es fruto de sus políticas, no de las de Trump. Después de haber hecho la campaña criticando a su predecesor por el caso del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis y la criminalización de los manifestantes de #BlackLivesMatter (#BLM) que pedían, entre otros, desfinanciar la policía, Biden redirigió los fondos de covid-19 para darle aún más dinero. ¿El efecto? 2023 fue el año en que más estadunidenses han sido asesinados por los agentes de la ley desde hace una década (sin mencionar que Biden hizo lo mismo con los activistas contra el genocidio en Gaza que Trump con los integrantes de #BLM: demonizarlos y justificar la violencia policial en su



Con independencia del candidato, sostener una olla de agua caliente en la cocina es gran riesgo

No sólo su proyecto de reforma policial fue hundido en septiembre de 2021, y sus llamados por la "justicia racial" -siendo el racismo un problema endémico en la fuerza policial-rebasados por sus lugares comunes sobre "la inherente nobleza de un oficio de un policía" y medidas concretas de más financiamiento, sino su vicepresidenta, y hoy candidata demócrata, Kamala Harris, durante su periodo como fiscal -de San Francisco y luego de California-, literalmente hizo su carrera protegiendo a los policías. Ayudó, por ejemplo, a anular un proyecto de ley que exigía las cámaras corporales en todo el estado -las mismas que expusieron el asesinato de Massey- y se opuso a un proyecto de ley que obligaba a su oficina a investigar los tiroteos policiales mortales. Bajo su mandato, California tuvo la cuarta tasa más alta de los policías disparando contra las personas negras. Incluso, su actual compañero de fórmula, Tim Walz, el gobernador de Minnesota, después del asesinato de Floyd si bien respaldó la investigación contra los policías -igual que el hoy gobernador de Illinois, otro demócrata, J. B. Pritzker-, falló en pasar una reforma policial estatal y tomó una postura altamente represiva hacia los manifestantes de #BLM. Con indepedencia de si es bajo Trump, Biden o -tal vez- Harris, sostener una olla con agua caliente en la propia cocina, es una situación de alto riesgo para millones de estadunidenses (y más así para los afroestadunidenses).

# Somos el presente, no el futuro

### MARIANA BERMÚDEZ

l 12 de agosto es conmemorado como el Día Internacional de las Juventudes por la Asamblea General de Naciones Unidas. Con base en distintos documentos, las juventudes son aquellas personas consideradas entre 15 y 29 años; sin embargo, es importante reflexionar si la juventud es sólo una cuestión de edad o un elemento que condiciona y genera situaciones de vulnerabilidad de forma estructural.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el primer trimestre del presente año, las juventudes representaban casi 24 por ciento del total de la población, donde más de 50 por ciento eran mujeres, y la mayoría tenía entre 15 y 19 años. De este porcentaje, más de la mitad contaban con educación media superior y se consideraban económicamente activas (https://acortar.link/HFl8iH). Asimismo, en la Declaración de la Juventud sobre la Transformación de la Educación, la cual está basada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se menciona que la educación es una herramienta que puede transformar las realidades desiguales que viven en todo el mundo, no sólo como un derecho humano que tiene que ser garantizado, sino como pedagogía política que se puede construir fuera de las aulas y las instituciones

Tanto las juventudes como las niñeces han sido históricamente consideradas poblaciones sin capacidad de agencia ni como actores político-sociales, lo que se sustenta en el enfoque adultocentrista. Bajo esta perspectiva y al considerar que estas poblaciones son "las del mañana, las del futuro", no se dan como prioridad las inquietudes y problemáticas que acontecen en el presente de su cotidianidad. Sin embargo, en las últimas décadas y a raíz de las luchas por el reconocimiento de sus derechos, así como su exigencia para la integración de sus demandas y participación en espacio de toma de decisiones, esta realidad comienza a cambiar.

En gran medida, esto se ha detonado por las modificaciones administrativas que han impactado en las dinámicas escolares institucionalizadas y en los apoyos gubernamentales que abonaban



Se vuelve indispensable que los Estados reconozcan el papel de estos sectores de la población como agentes de cambio



En el primer trimestre del año, las juventudes representaban casi 24 por ciento del total de la población

a que muchas juventudes pudieran acceder a la educación en sus distintos niveles. Ahora, sin estos recursos gubernamentales, con un recorte de matrículas y en un contexto en el que permea la violencia generalizada que pone en riesgo la vida de las personas jóvenes y de la ciudadanía en amplio, ¿cómo podemos usar la educación para cambiar nuestras realidades? ¿De qué manera la educación se vincula con los derechos humanos y la búsqueda de condiciones de vida dignas? ¿Cómo es que esto puede abonar a la transformación social y política ante la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país y Latinoamérica?

La educación popular es un proceso político-participativo que abona a la transformación social mediante el reconocimiento de los contextos de las personas y su análisis a partir de la reflexión colectiva, principalmente en los sectores y poblaciones que históricamente han sido discriminados. Esta metodología fue construida por Paulo Freire, en Brasil, cuyos impactos generaron revoluciones sociales no sólo en el pensamiento, sino en la praxis.

Ante la coyuntura actual, es importante retomar los principios y las intenciones de la educación popular para reiniciar procesos de diálogo en nuestras comunidades y contextos que nos permitan encaminar nuestras acciones para la reconstrucción del tejido social y la vida colectiva para la búsqueda de paz, justicia y dignidad humana. Si bien, la educación en sí misma ha logrado transformaciones sociales y políticas impulsadas en su mayoría por las juventudes universitarias, es necesario reconocer y atender las demandas y problemáticas que acontecen a las "generaciones del futuro" con el objetivo de prevenir situaciones que quizá sean difíciles de combatir en los próximos tiempos.

Por tanto, se vuelve indispensable que los estados reconozcan el papel de las juventudes y las niñeces como agentes de transformación social y política, para que su visibilidad no quede sólo en el marco del Día Internacional de las Juventudes, sino que continuemos acompañando sus voces y luchas desde los distintos sectores. Y sobre todo, que recordemos que ellas, *elles* y ellos no sólo son constructores del futuro, sino quienes transforman y defienden la vida colectiva del presente.

# **La Jornada** Sábado 17 de agosto de 2024

# DEENMEDIO

DEPORTES CIENCIAS CULTURA ESPECTÁCULOS



LA EXPOSICIÓN FRANCISCO Toledo. Placas metálicas y obra gráfica que él creó con ellas será inaugurada hoy en el Centro de las Artes San Agustín (CASA), en Oaxaca, tras la donación de la Galería Arvil al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) de un conjunto de nueve

placas metálicas en blanco y negro procedentes de la época colonial que fueron intervenidas por el artista, gestor cultural y activista juchiteco. Foto cortesía de la galería



# Muestra en el CASA compila décadas de complicidad entre Toledo y la galería Arvil

Hoy se inaugura *Placas metálicas y obra gráfica...* // "Su ética me marcó; nunca había visto a un artista con esa capacidad de renovación", compartió Armando Colina a *La Jornada* 

### MERRY MACMASTERS

El artista, gestor cultural y activista Francisco Toledo (1940-2019) realizó proyectos de gráfica a lo largo de casi tres décadas junto con la galería Arvil, que este 2024 cumple 55 años de existencia.

Destaca *Nuevo catecismo para indios remisos*, consistió en la intervención de nueve placas metálicas en blanco y negro procedentes de la época colonial con el objeto de hacer nuevas impresiones. Acompañó los grabados con textos del escritor Carlos Monsiváis (1938-2010).

Estas placas fueron donadas al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (Iago) por Armando Colina, director de la galería Arvil. Con este motivo, se organiza la exposición Francisco Toledo: Placas metálicas y obra gráfica que él creó con ellas, que se inaugura hoy en el Centro de las Artes San Agustín (CASA), Oaxaca.

Además de las placas y los grabados producidos, también se mostrará obra de las series *Toledo/Guchachi'*, *Toledo/Chilam Balam*, *Toledo/Sahagún*, así como material desconocido.

"Cuando hicimos *Chilam Balam*, pedí a Francisco que la portada fuera un grabado firmado por él y manuscrito el título. Sugerí, además, que escribiera el texto de este álbum y que lo ilustrara. Se van a mostrar los originales que trabajó. También dos retratos que me hizo en los años 60, cuando nos conocimos, que nadie ha visto, porque estaban en mi recámara", expresa Armando Colina a *La Jornada*.

Un anticuario ofreció las placas en cuestión a Víctor Acuña (1939-2021), director y cofundador de Arvil. "Eran 75 y los compramos. Pedimos a Nunik Sauret que las limpiara y las imprimiera para ver el contenido y el estado de cada una, porque había unas medio rotas. Al entregarlas, nos sorprendieron, porque había unas prácticamente cómicas. En una, por ejemplo, se vio que el artista la empezó a trabajar desde abajo, y al llegar arriba no cabía la cabeza del personaje, entonces, la colocó a un lado.

"Al enseñar el material a Toledo, éste se impresionó y quiso intervenirlo. Cuando se lo mostramos a Monsiváis dijo: 'yo escribo'. Resulta ser su único texto de ficción, ya que él era cronista. Toledo escogió nueve placas para trabajar. Hizo todo este trabajo para Arvil Gráfica, compañía que Víctor y yo creamos porque nos dimos cuenta de que nuestros patrocinadores no entendían que una obra gráfica es un original seriado, firmado y enumerado."

Arvil Gráfica hacía ediciones de 50 piezas; sin embargo, sólo se hicieron 25 placas, porque eran muy frágiles. Se remontaban a los siglos XVIII y XIX, y procedían de la sierra de Tlaxcala y Puebla, de capillas populares, anota Colina.

El galerista sostuvo una relación de 60 años de amistad y promoción con Toledo, tiempo en que realizaron innumerables proyectos juntos: "En 1963, abrí Dalís, local de discos, arte y libros, en la calle de Amberes, entre Hamburgo y Reforma. Un día estaba solo con el ayudante, cuando entró una persona de buen ver, de pelo largo y huaraches. Más me llamó la atención cuando se acercó a los libros de arte. Igual que entró, se fue. Unos días después fue a verme un amigo mutuo, el pintor Roberto Donís, quien llevaba un grupo de obras en papel.

"Me dijo: 'Armando, tengo este amigo que acaba de regresar de Europa y hace esto'. Me deslumbraron las piezas; sin embargo, eran muy caras para mí. Valían 40 dólares. No pude resistir y compré una. Días más tarde regresó: 'Armando, me dice mi amigo que te hace retratos y le das libros de arte'. Negociamos. Me citó en un viejo edificio detrás del desaparecido cine Latino. Si mal no recuerdo era un cuarto de servicio. El de los huaraches era el artista. Mi mayor sorpresa era que pintaba en el piso.

"Sucedió algo que me marcó para siempre porque estaba yo allí para comprar lo que produjera. Me hizo tres retratos, pero uno no le gustó y lo rompió. Su ética me marcó.

"Nos hicimos muy amigos porque, además de su increíble talento, nunca había visto un artista con esa capacidad creativa y de renovación. Siempre estuvo en la búsqueda."

Entre los innumerables proyectos que realizaron juntos, Colina destaca las ilustraciones que Toledo hizo para *El libro de los seres imaginarios*, de Jorge Luis Borges, publicado originalmente como *Manual de zoología fantástica* (1957)

▲ Autorretrato de Francisco Toledo que forma parte de la exposición. Foto cortesía de la galería

por el Fondo de Cultura Económica, con motivo del medio siglo de la editorial.

Resultó que el artista había hecho más imágenes de las que se incluyeron en el libro conmemorativo, mismas que fueron adquiridas por Arvil y promovidas en el mundo como colección. Se exhibieron en 52 sitios, entre ellos Tokio, Atenas, Praga, Roma, Berlín, Nueva York y Buenos Aires.

La galería jugó un papel fundamental en que Toledo aceptara realizar una exposición retrospectiva de su obra en la galería Whitechapel, en Londres, que luego fue al Museo Reina Sofía, en Madrid. Para "calentar la plaza", Arvil mostró Zoología fantástica en Casa de las Américas, en La Habana, Cuba.

Después de Oaxaca, la exposición Francisco Toledo: Placas metálicas y obra gráfica que él creó con ellas se alojará en el Museo del Estanquillo en 2025, en fecha por decidir.



# "Interpretar a Beethoven me hace sentir mejor pianista"

Anne-Marie McDermott se presenta este fin de semana en la sala *Neza* como parte de la Temporada de Verano de la OSM

### **MERRY MACMASTERS**

La pianista Anne-Marie Mc-Dermott regresa a México para presentarse hoy y mañana con la Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) en la sala Nezahuacóyotl, como parte de su Temporada de Verano.

Para la ocasión, la solista interpretará Concierto para piano no. 2, de Ludwig van Beethoven, obra muy cercana a su corazón, ya que fue la primera del compositor alemán que ella aprendió a los 12 o 13 años. De modo que "he vivido con este concierto durante décadas. Cada vez que regreso a él, encuentro más y más alegría", expresa a *La Jornada*.

Respecto de los retos de la pieza, considera: "Cuando uno es niño y toca a Beethoven por vez primera, no parece tan difícil. Luego, conforme uno explora más y más esta música, descubre que hacerla hablar requiere de un trabajo duro; sin embargo, vale la pena. Éste, un concierto temprano suyo, está lleno de alegría, diversión y virtuosismo, además de contar con uno de los más hermosos movimientos lentos de cualquier concierto de piano en el repertorio".

El nativo de Bonn, pues, es de importancia para McDermott: "Compuso cinco conciertos para piano, 32 sonatas para el mismo instrumento y todo tipo de música de cámara. Interpretarlo me hace sentir mejor pianista, mejor música, en la medida en que no tengo que esforzar para tocarla. No obstante, me hace sentir muy fuerte".

La solista está en el proceso de grabar los cinco conciertos para piano de Beethoven con la OSM. El primero quedó listo en agosto del año pasado, mientras el segundo y el tercero se grabarán la semana entrante durante una sesión de estudio en la sala Nezahuacóyotl. Los dos restantes se completarán en agosto de 2025.

### Revueltas y Strauss

El programa para el fin de semana incluirá *Alcancías*, de Silvestre Revueltas, y *Así habló Zaratustra*, de Richard Strauss. Para McDermott representa un "magnífico viaje musical, un verdadero banquete".

La pianista tiene alrededor de una década de trabajar con la OSM y con su director, Carlos Miguel Prieto, "probablemente, 25 años".

-¿Cómo se conocieron?
-Daba un concierto en Tennessee cuando recibí una llamada de mi representante para decirme que alguien se había enfermado y que si podía tomar su lugar la noche siguiente. Esto fue en Huntsville, Alabama, donde Carlos Miguel era director musical. Aparecí justo antes del ensayo, la mañana siguiente, y por la noche fue el concierto. Desde entonces hemos trabajado juntos con

frecuencia.

También ha tocado con las orquestas Sinfónica Nacional y Sinfónica de Xalapa, siempre con Prieto al frente. En el futuro espera trabajar con otras agrupaciones, ya que "amo la cultura mexicana y a sus públicos. Me resulta bello ver que los padres de familia asisten a los conciertos con sus hijos y los abuelos. Las audiencias mexicanas son un cruce de generaciones".

### Taipéi, Lituania, Irlanda y Bucarest, en puerta

McDermott viaja de manera constante, pero no sola, sino con su perrita *Lola*, de siete años: "Muchas veces puede ser muy solitario. Amo lo que hago; sin embargo, viajar y la estancia en los hoteles se vuelve algo solitario. Hacerlo con mi pequeña maltés es fantástico. Hemos viajado juntas por todo el mundo".

Lola, pues, acompañará a su dueña a México, pero permanecerá en el hotel, con un cuidador, mientras la artista se presenta en la Nezahualcóyotl. "En muchas salas de concierto Lola permanece en el camerino mientras toco. Todos los miembros de la OSM, además de Carlos Miguel, la conocen; es una superestrella".

Respecto de sus próximos proyectos, a McDermott le entusiasma la idea de tocar por primera vez el Concierto de piano, de 40 minutos, de la estadunidense Amy Beach (1867-1944). También hará una gira con la Sociedad de Música de la Cámara del Lincoln Center. Será pianista invitada en Taipéi, Lituania, Irlanda y Bucarest.

La pianista estadunidense Anne-Marie McDermott se presentará hoy a las 20 horas y mañana a las 12, en la sala Nezahualcóyotl (Insurgentes 3000, Centro Cultural Universitario).

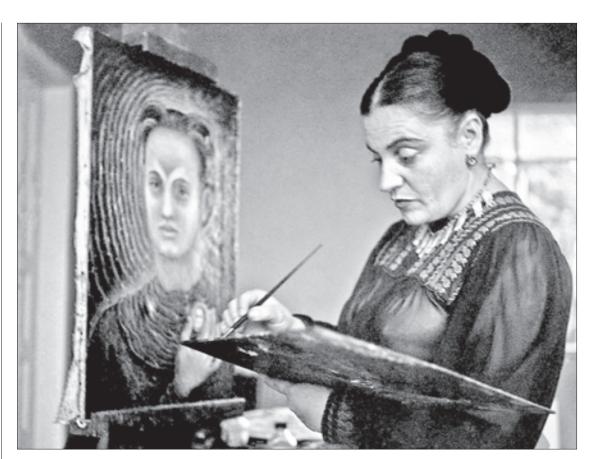

# Exhibición en San Carlos busca realzar la obra poco estudiada de Aurora Reyes

### MERRY MACMASTERS

A pesar de ser considerada la primera muralista mexicana y de haber aportado al desarrollo de la cultura nacional, la pintora, literata, docente y activista Aurora Reyes ha sido una figura poco estudiada por la historia del arte mexicano, sostienen Valentina García Burgos y Mariano Meza Marroquín, curadores de *Arte y lucha: Aurora Reyes* (1908-1985).

Montada en el Museo Nacional de San Carlos (MNSC), la exposición de más de 300 piezas, entre óleos, acuarelas, bocetos, fotografías y documentos personales, hace énfasis en la destreza dibujística y la carrera magisterial de la artista.

A raíz de ganar un concurso, Reyes realizó su primer mural, *Atentado a las maestras rurales*, en 1936, en el vestíbulo del Centro Escolar Revolución. Más adelante vendrían otros. Entre 1960 y 1972 pintó cuatro en el antiguo auditorio 15 de Mayo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y en 1978 terminó un sexto mural en la casa de Hernán Cortés, hoy alcaldía de Covaccán

hoy alcaldía de Coyoacán.

A Aurora Reyes la distinguió su preocupación por las problemáticas de desigualdad social del país. Su vocación de docente se enfocó en "promover los valores de la educación socialista durante el periodo cardenista, al conceptualizar e implementar metodologías para le enseñanza artística, pública e integral, que vincula la misión educativa con los movimientos artísticos y su cauce", escriben García Burgos y Meza Marroquín.

Como dirigente sindical difundió

la creación de las primeras guarderías para los hijos de las trabajadoras del magisterio, y dio todo su apoyo a la lucha de las mujeres por obtener su derecho al voto y a ocupar puestos de elección popular.

Nacida en Hidalgo del Parral, Chihuahua, Reyes llegó a la Ciudad de México a los siete años junto con su familia, debido a la persecución política de la que fueron objeto a causa de la Decena Trágica, golpe de Estado militar en el que participó su abuelo, el general Bernardo Reyes (1849-1913). Era sobrina del escritor Alfonso Reyes.

En 1920 ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a Frida Kahlo, de quien se hizo muy amiga. Incluso, le dedicó el cuadro *Retrato de Frida frente al espejo* (1946). La muestra del MNSC incluye el óleo *Concha, Aurora y Frida* (1949). La cantante, compositora y activista política Concha Michel fue otra gran amiga.

Sin embargo, un conflicto con la prefecta de la preparatoria provocó su expulsión definitiva. En consecuencia, se concentró en sus estudios de dibujo en la Academia de San Carlos en el horario vespertino. A los 19 años tuvo a su primer hijo, producto de "una relación inestable que duró poco tiempo". En su calidad de madre soltera, en 1927 Reyes optó por inscribirse y dedicarse de tiempo completo a su labor de profesora la sección Dibujo y Trabajos Manuales, con adscripción al Departamento de Bellas Artes en las escuelas primarias de la Ciudad de México. Ésta era una actividad que en aquella época brindaba a las mujeres la oportunidad de desarrollarse profesionalmente y generar ingresos propios.

▲ La pintora chihuahuense, considerada la primera muralista mexicana, en una imagen cortesía del Inbal

Paralelo con su carrera magisterial, Reyes continuó con su faceta de artista, ámbito en el que su obra abarca "un vasto universo de estilos y técnicas". Según los curadores, este aspecto de su carrera es "el menos estudiado y reconocido hasta ahora. Si bien su obra de caballete es escasa, su producción dibujística da cuenta de su ímpetu creador".

Reyes realizó cerca de 50 obras de caballete, de las que se han rastreado alrededor de 15. Una de sus pinturas más emblemáticas, *La novia de oro* (1955), en exhibición, es un retrato de Estela Ruiz, tehuana, en su traje nupcial. Entre sus temas, destacaron las mujeres y los niños.

En la muestra se exhiben por primera vez en conjunto los bocetos de 1962 que realizó para Constructores de la cultura nacional, mural pintado en el auditorio 15 de Mayo del SNTE. Arte y lucha... se inicia con 34 retratos reunidos en la serie Apuntes en juntas de trabajo (1935-

Además, se incluye una serie de gouaches inéditos hechos en 1950, basados en las máscaras que Reyes coleccionó durante sus viajes a los estados como inspectora de la SEP, que no se habían exhibido al "no ser consideradas obras de arte".

Arte y lucha: Aurora Reyes (1908-1985), exposición conformada a partir del archivo personal de la artista, permanecerá en el museo de San Carlos (avenida México-Tenochtitlan 50, colonia Tabacalera) hasta el 8 de septiembre.

# LA JORNADA DE ENMEDIO Sábado 17 de agosto de 2024

# Data Uotan confirma la posibilidad de coexistencia entre el arte clásico y el digital

Expresiones de performance, danza, fotografía, pintura y escultura se fusionan con la IA o el mapping en el espacio cultural Noesunagaleria

La inauguración del Festival Data Uotan fue ante todo una constatación de que las corrientes clásicas y modernas en los horizontes artísticos pueden coexistir, bajo la premisa de Kandinksy, que establece la ausencia de normas en el arte bajo la potestad de la libertad.

Así lo demostraron el performance Somnia y la exhibición Tlal-techuhtli, donde la danza, pintura y escultura cohabitaron con técnicas digitales potenciadas por el uso de la inteligencia artificial (IA).

En el centro del taller Noesunagaleria (Dr. Vértiz 86, colonia Doctores), que resiste el asedio de la gentrificación, una pieza sobresalía de entre las luces y artefactos sonoros y visuales: la reproducción de una famosa foto derivada de la matanza de Acteal, ocurrida en 1997, en la que indígenas tsotsiles fueron masacrados por el Ejército.

La ubicación simbólica de la pieza era una declaración de intenciones. Como confirmó a *La Jornada* el dueño del espacio, Ricardo Santos: "tanto la exposición como la galería son una forma de rebelarse ante los principios actuales del mercado del arte que constantemente vulnera a los artistas". Por ello, todas las piezas que se exhiben están en venta, y el monto total de la transacción va al bolsillo del artista.

Al costado, un lienzo circular gigante con dos cocodrilos parecía cobrar vida gracias al uso de la técnica de proyección digital conocida como mapping, que se accionaba con un sensor de proximidad. Omar Valdivida, arquitecto encargado de dicha labor, explicó que para realizar esas intervenciones hay una análisis gigantesco de datos en el que la IA juega un papel fundamental

"Las críticas a la mezcla de lo digital con lo clásico son comunes. Se piensa que tras una labor realizada en computadora no existe mérito alguno, pero en realidad el proceso de creación artística usando una computadora es igual de exigente."

Muestra de ello fue el performance Somnia, a cargo de la bailarina Alejandra Metz y el artista Jaco Schilp. La pieza fue creada a partir del estudio medico y onírico de los sueños en Utrecht, Países Bajos, dentro de la ex prisión siquiátrica Pieter Baan Centrum, ahora espacio de creación artística.

Con música elaborada en colaboración con Ben Spaander, alias Cosmic Force, y Noah Zurhaar, que

reflejaba una fuerte influencia del ambiente producido por el pionero en el género, Brian Eno, la demostración fue la síntesis de las intenciones del festival.

Movimientos inspirados en lo mejor de la danza clásica, acompañados por proyecciones en un lienzo que, mediante un sensor de tercera dimensión generaba visuales acompasadas, con las posturas de la bailarina que desarrollaron una metáfora visual de lo que implica dormir y soñar, en un ambiente envolvente e inmersivo.

Esa conjunción de técnicas y su propuesta iconoclasta hicieron que de entre más de 60 proyectos, el festival Data Uotan ganará el apoyo Open Call 2024 que cada año otorga la embajada de los Países Bajos en México a proyectos artísticos, como dijo el embajador Wilfred Mohr, quien en su discurso resaltó la colaboración entre artistas mexicanos y neerlandeses en el proyecto.

La muestra permanecerá hasta mañana de 18 a 24 horas. Las entradas tendrán un costo de 280 pesos y se pueden adquirir en: https:// shorturl.at/ZGV6d.

Jesús Abraham Hernández y Joshua Reyes Sámano

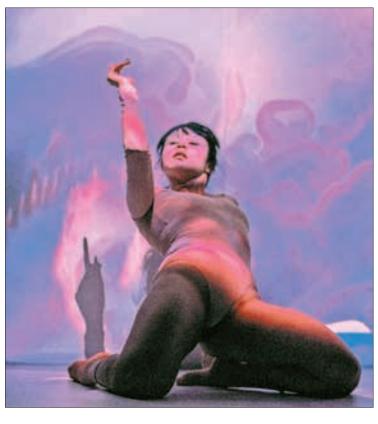

▲ Un momento del performance Somnia, de Jaco Schilp y la bailarina Alejandra Mertz. Foto Joshua Reyes Sámano



Nayvis Diaz. La emprendedora cubana. Pedaleando hacia el éxito A falta de aluminio y acero

inoxidable en Cuba, la ingeniera industrial Nayvis Diaz encontró la solución para fabricar bicicletas

ÓPERA: DESDE LA SCALA Sansón y Dalila de Saint-Sáëns

Ópera en tres actos con libreto en francés de Ferdinand Lemaire

14:00 Los 41 tropiezos de la heteronorma en México Con Siobhan Guerrero, Mara Fortes

y Roberto Fiesco El director de cine y teatro soviético Sergei Eisenstein asumió su homosexualidad en México, mientras rodaba la cinta ¡Que viva México!

21:30 UNAMirada

Con Viridiana Mondragón Revista informativa con lo más destacado de la vida universitaria en áreas de ciencia, innovación tecnológica, cultura, deportes y humanidades

22:00 TIEMPO DE FILMOTECA UNAM: FILÓSOFOS **Blaise Pascal** De Roberto Rossellini



Sansón y Dalila



(Italia, 1972)

IZZI·TOTAL PLAY > CANAL 20 | TELEVISIÓN ABIERTA > CANAL 20.1 | DISH·SKY·MEGACABLE > CANAL 120





# Anuncian actividades del Festival Tragaluz, en Michoacán

**DE LA REDACCIÓN** 

El Festival Tragaluz 2024: El Origen, anunció su programación conformada por actividades enfocadas en la imagen; además, incluirá exposiciones, conferencias, mesas redondas y talleres con fotógrafos locales, nacionales e internacionales. Se realizará del 27 al 29 de septiembre en Morelia, Michoacán.

El encuentro contará con iniciativas académicas y artísticas, como los talleres Laboratorio de imágenes sintéticas, Creación de marca digital y Retrato editorial, entre otros, en los que los participantes podrán conocer más sobre la relación entre la fotografía y el mercadeo digital, y su vínculo con la inteligencia artificial, de la mano de ponentes como Juan Sebastián Pinilla y Zony Maya. Estas actividades tendrán descuentos para estudiantes, docentes y personas con discapacidad.

Como parte de las actividades del festival, se inaugurarán las exposiciones fotográficas Lado B: El retrato editorial en México, de

los mexicanos Brenda Islas, Olga Laris y David Franco, entre otros; Exhumar la memor.IA: Visiones del Lago, del fotógrafo y gestor cultural michoacano Rogelio Séptimo, y Mujeres de peso, de Patricia Aridjis.

Además, se realizará la mesa redonda El retrato editorial en México, un conversatorio con mujeres michoacanas y la presentación de la exhibición Descubre la magia de *México*, resultado de un concurso de fotografía organizado por la Cervecería La Bru y México Desconocido. Estas muestras serán gratuitas y permanecerán hasta diciembre.

El festival rendirá homenaje a Elsa Escamilla con la exposición *La* nación de las mujeres, en el Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, porque a lo largo de su trayectoria ha contribuido a la memoria gráfica de México y a la formación de nuevos artistas.

Como propuesta multidisciplinaria, se realizará el concierto *La caja* de espejos: Retratos hechos canción, con la participación del músico estadunidense Todd Clouser y músicos del estado.

Con el propósito de impulsar,

destacar y salvaguardar el patrimonio mexicano, sus tradiciones y sus expresiones artísticas y culturales a través de la mirada de los artistas fotográficos del país, Tragaluz convocó al concurso de fotografía Descubriendo la Magia de México, que abrió el 15 de agosto, también organizado por la Cervecería La Bru y México Desconocido.

Las categorías del certamen son paisaje, retrato y escenas cotidianas de México. Las bases se pueden consultar en descubrelamagia. com. La convocatoria cierra el 17 de

Asimismo, se impartirá la segunda edición del taller de fotografía documental Día de Muertos en la ribera del lago de Pátzcuaro, con la guía de Éric Sánchez y Jesús Cornejo, quienes invitarán a los participantes a desarrollar sus habilidades creativas, visuales y técnicas para crear historias alrededor de esta tradición.

La apertura del Festival Tragaluz el 27 de septiembre a las 18:30 horas en el Centro Cultural Clavijero (Nigromante 79, Centro Histórico de Morelia).



# **CIENCIAS**



# La ciencia básica es necesaria para afrontar problemas nacionales de salud

# Identifica y analiza la distribución de enfermedades para prevenirlas y controlarlas: académica

### **EIRINET GÓMEZ**

Promover la investigación básica, aquella que busca ampliar el conocimiento sobre los procesos biológicos, genéticos, moleculares y celulares que afectan al organismo humano, sin necesariamente tener una aplicación clínica inmediata, es imprescindible para afrontar los problemas nacionales de salud.

Así lo consideró Maryet Pérez Barahona, maestra en gerencia de la Salud de la Universidad Central de Venezuela y directora Médica de Roche México, entrevistada en el contexto de la presentación de la 40 edición del Premio a la Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkranz.

"Motivar a que se realice ciencia básica es muy importante porque arroja esas primeras señales que son esenciales para después hacer estudios clínicos, donde se conocen las enfermedades, cómo se manejan, qué tratamientos funcionan y cuáles no."

La experta consideró que incentivar la investigación en el rubro de



Sólo un diagnóstico preciso nos permitirá saber cuál es el tratamiento ideal la salud implica también realizar estudios epidemiológicos, ya que identificar y analizar la distribución de enfermedades en las poblaciones facilita el desarrollo de intervenciones efectivas para prevenir y controlarlas.

"Tener información sobre nuestros pacientes que son diferentes a los de Europa, Asia, América del Sur o del Norte ayuda a los médicos a tomar medidas de concientización y atención primaria."

Para promover este tipo de trabajos científicos, Roche México en alianza con la Fundación Mexicana para la Salud, AC (Funsalud), la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM) y la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, AC (Amfem), lanzaron la convocatoria al premio Dr. Jorge Rosenkranz.

### Premio Rosenkranz

Un certamen que desde su creación en 1984 hasta su edición de 2023 ha reconocido 177 trabajos de investigadores de diversas instituciones públicas o privadas, donde se han abordado las enfermedades: diabetes, cáncer, padecimientos raros y cardiometabólicos.

"Sólo reconociendo y poniendo bajo el reflector a la ciencia es que podremos confrontar los problemas nacionales de salud", señaló Héctor Valle, presidente ejecutivo de Funsalud, quien calificó el premio Rosenkranz como una iniciativa insignia del valor de la investigación médico-científica en México.

La convocatoria 2024, que estará abierta hasta el 31 de agosto, contempla cinco categorías: investigación básica, clínica, biotecnológica, epidemiología / salud pública y diagnóstico molecular, esta última añadida este año por su relevancia en la detección temprana y precisa de cáncer, enfermedades infecciosas y trastornos genéticos.

Por su parte, Javier Luna, director de Asuntos Médicos y de Acceso al Mercado para Roche Diagnóstica México, señaló que para reconocer el impacto transformador del diagnóstico molecular en la atención al paciente, es que se agregó esta nueva categoría.

"Queremos fomentar una mayor innovación en este campo crucial que se ha mostrado muy prometedor en la mejora de los resultados para los pacientes en todo el mundo. Sólo un diagnóstico preciso nos permitirá saber cuál es el tratamiento ideal que cambiará la vida de una persona."

Cada trabajo enviado al premio Rosenkranz será evaluado por un comité independiente, quienes analizarán su calidad académica, originalidad, metodología y los resultados obtenidos, así como su contribución a la generación de conocimiento científico y su potencial aplicación en beneficio de los pacientes.

De los trabajos presentados, se elegirá un ganador por cada categoría, quienes recibirán un diploma y un premio económico de 250 mil pesos.

Además de esta convocatoria, Roche también tiene abierta una invitación para médicos residentes que cursan una especialidad, con el propósito de que se hagan beneficiarios de una beca para una estancia corta en el extranjero. La subvención consistirá en la entrega de un diploma y una beca financiera de 110 mil pesos a los ganadores, para cubrir los costos de la estancia.

Para conocer la convocatoria completa visita: https://www.premiorosenkranzmexico.com/public/ convocatoria

■ Recorrido por el Hospital Juárez de México en 2022. Foto Roberto García Ortiz



# Estudio revela un tercer linaje ancestral de los japoneses

### **DE LA REDACCIÓN**

Un estudio de ADN identificó un tercer grupo de ancestros de los japoneses con vínculos potenciales con el noreste de Asia, el del llamado pueblo emishi del noreste de la isla de Honshu.

El hallazgo, publicado en *Science Advances* por investigadores del Centro de Ciencias Médicas Integrativas de Riken, desafía la vieja creencia de que había dos grupos ancestrales principales en Japón: los cazadores-recolectorespescadores indígenas Jomon y los migrantes cultivadores de arroz del este de Asia.

La población japonesa no es tan homogénea genéticamente como todos piensan, dice Chikashi Terao de Riken, quien dirigió el estudio. "Nuestro análisis reveló la estructura de subpoblación de Japón en una escala fina, que está muy bien clasificada según las ubicaciones geográficas en el país", añadió en un comunicado.

El equipo de Terao llegó a estas conclusiones tras secuenciar el ADN de más de 3 mil 200 personas en siete regiones de Japón, desde Hokkaido en el norte hasta Okinawa en el sur. Se trata de uno de los mayores análisis genéticos de una población no europea realizados hasta la fecha.

Los investigadores utilizaron una técnica denominada secuenciación del genoma completo, que revela la composición genética completa de un individuo (los tres mil millones de pares de bases de ADN). Proporciona aproximadamente 3 mil veces más información que el método de microarrays de ADN, que hasta ahora se ha utilizado de forma más generalizada. "La secuenciación del genoma completo nos da la oportunidad de examinar más datos, lo que nos ayuda a encontrar cosas más interesantes", afirma Terao.

Para mejorar aún más la utilidad de los datos y examinar los posibles vínculos entre los genes y ciertas enfermedades, él y sus colaboradores combinaron la información del ADN obtenida con datos clínicos relevantes, incluidos diagnósticos de enfermedades, resultados de pruebas e información sobre antecedentes médicos y familiares. Recopilaron todo esto en una base de datos conocida como la Enciclopedia Japonesa de la Biblioteca de

Secuenciación del Genoma Completo/Exoma (Jewel).

"Pensamos que las variantes genéticas raras a veces pueden rastrearse hasta poblaciones ancestrales específicas y podrían ser informativas para revelar patrones de migración a pequeña escala dentro de Japón", explica Terao.

Su intuición resultó correcta, ayudando a revelar la distribución geográfica de la ascendencia japonesa. La ascendencia Jomon, por ejemplo, es más dominante en las costas subtropicales del sur de Okinawa (se encuentra en 28.5 por ciento de las muestras), mientras que es más baja en el oeste (sólo en 13.4 puntos porcentuales).

En cambio, las personas que viven en el oeste de Japón tienen más afinidad genética con los chinos

Han, lo que el equipo de Terao cree que probablemente esté asociado con la afluencia de migrantes del este de Asia entre el año 250 y el 794, y también se refleja en la adopción histórica integral de la legislación, el idioma y los sistemas educativos de estilo chino en esta región.

La ascendencia emishi, por otro lado, es más común en el noreste de Japón, disminuyendo hacia el oeste del país.

Los investigadores también examinaron Jewel en busca de genes heredados de los neandertales y los denisovanos, dos grupos de humanos arcaicos que se cruzaron con el *Homo sapiens*. "Nos interesa saber por qué los genomas antiguos se integran y se mantienen en las secuencias de ADN humano moderno", refiere Terao, quien explica que dichos genes a veces se asocian con ciertos rasgos o condiciones.

Con información de Europa Press





# "Las mujeres cineastas en México son otra mirada", dice Bertha Navarro

"Sin ella no existiría yo", señala Guillermo del Toro en un mensaje de felicitación por el homenaje de la Cineteca a la productora

### JORGE CABALLERO

Con una puñado de producciones hoy comienza en la Cineteca Nacional el homenaje a una de las mujeres fundamentales en la cinematografía nacional: Bertha Navarro, dentro de la celebración / extensión del Día Nacional del Cine Mexicano. En entrevista con *La Jornada*, la productora dijo que este homenaje "me da muchísimo gusto y lo abrazo con mucho cariño".

Los títulos que conforman el programa especial son: Cabeza de vaca, de Nicolás Echevarría (digitalizada y con estabilización de color); Cronos, de Guillermo del Toro (digitalizada por Criterion Collection); Día de México, de Rubén Gámez (como parte del CPC, digitalizada); Sin sostén, de René Castillo y Antonio Urrutia (digitalizada con corrección de color); Sonora, de Alejandro Springall y Un embrujo, de Carlos Carrera (digitalizada en 2K).

Lo más importante de este homenaje mencionó Navarro: "es que las películas se vean, que se muestre parte del trabajo que he hecho y ojalá que se programen más, pues volveremos a ver *Cronos* una vez más".

Precisamente, mediante un videomensaje en su cuenta de X, Guillermo del Toro atizó la mencionada red social para felicitar a la productora: "Estoy aquí para desearle a Bertha lo mejor por el homenaje por demás merecido. Sin ella no existiría yo, no existiría un montón de cine que se pudo hacer por su voluntad. Nunca dejó de pelear por Cronos a pesar de la resistencia de varias instituciones para no hacerla. Para mí es como una segunda madre y no estaría aquí, en Escocia, filmando *Frankenstein*, sino me hubiera creado ella. Un beso y un abrazo. Celebren que la tenemos con nosotros".

La productora expresó: "que lindo mensaje envió Guillermo, él me ha consentido toda la vida, siempre

■ La productora Bertha Navarro durante la presentación de la cinta *Cosas insignificantes*, en 2007. Guillermo del Toro en los 90 Premios de la Academia, en 2018. Fotos Cuartoscuro y Ap me ha dicho que soy su madre cinematográfica. Guillermo para mí es alguien tan especial y ha sido una fortuna enorme trabajar con tantos talentos como con él y con el resto: Eugenio Caballero, Carlos Carrera, Sebastián Cordero, Nicolás Echevarría y Alejandro Springall, con todos ha sido una fortuna enorme. Eso fue algo que busqué y encontré".

-Algunos piensan que la fortuna ha sido que ellos trabajaran contigo -Jajaja, creo que la fortuna también ha sido mía. Mutua, digamos.

Volver a ver este ramillete de películas producidas por Bertha "será una novedad porque hay generaciones que ni siquiera saben que existen".

-Para que las nuevas generaciones sepan que eres la *mamá de los pollitos* del cine mexicano.

-¡¡¡Pero qué pollitos!!! ¡¡¡Qué pollitos tan talentosos!!!

La percepción de Bertha para descubrir a todos estos talentos fue extraordinaria, "tuve ese olfato para descubrirlos y respetarlos para hacer juntos películas tan bellas. Todos los directores con los que he trabajado tienen ideas, lenguajes y conceptos muy distintos entre sí, en esta diversidad generacional radica lo hermoso de lo que hemos creado".

Bertha Navarro quien "ha visto nacer muchos nuevos cines mexicanos", actualmente considera que en la salud de nuestra cinematografía "hay cosas que me gustan. Lo que más me entusiasma es lo que están haciendo las mujeres cineastas que están abriendo brecha, eso es lo que me tiene muy contenta. Espero que a talentos como Tatiana Huezo y Lila Avilés se sumen más mujeres talentosas del país, porque hay muchas historias que tienen que contar".

Para Navarro, la visión femenina en el cine mexicano es determinante porque "las mujeres cineastas en México son otra mirada, es una expresión desde otro lugar, pero ahora hay más realizadoras y eso me da mucho gusto. En todas las áreas cada vez hay más mujeres: fotógrafas, editoras, vestuaristas y guionistas".

Finalmente, Bertha le deseó mucho éxito a la presidenta electa Claudia Sheinbaum: "me da muchísimo gusto. A ver cómo todos podemos apoyarla para que construya un mejor país".



# Juan Ferrara se despide con la obra No te vayas sīn decir adiós

Con 60 años de trayectoria, el actor presentará 50 funciones, en el Teatro Rafael Solana

### **ANA MÓNICA RODRÍGUEZ**

Hay actores que no se han podido despedir de su público y de los escenarios por diversas razones, pero Juan Ferrara, con 60 años de una prolífica trayectoria en cine, teatro y televisión, eligió decir adiós a las tablas con una obra donde se funde el trabajo de dos icónicas familias artísticas, con la dirección de Enrique Singer.

Con No te vayas sin decir adiós, escrita por Óscar Ortiz de Pinedo y producida por Jorge Ortiz de Pinedo, Ferrara ha decidido despedirse del ambiente teatral a sus 80 años. El reconocido actor, quien cautivaba (o seduce) al género femenino por su galanura y magnética voz encabeza el elenco que comenzó temporada ayer, con 50 funciones programadas, en el Teatro Rafael Solana.

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien aseguró que el teatro es su vida, contó a La Jornada: "mi hijo Oscar le envió a su tío Juan esta pieza teatral dramática; él estuvo buscando durante mucho tiempo una obra para despedirse y coincido con él de que existen ac-



Galán varonil, serio y formal hasta llegar a ser un ícono de telenovelas y cine

tores que no pueden irse a tiempo de los escenarios, tal vez porque el tiempo pasó, ya no los llaman los empresarios o se quedan en el olvido y de repente nos enteramos que ya partieron".

Enfatizó: "Ferrara consciente de lo que quiere nos dijo: 'ya la encontré; esta es la obra que quería. Además el título No te vayas sin decir adiós, es significativo para despedirme del público que me ha seguido durante seis décadas'. De hecho –agregó Ortiz de Pinedo– desde que Juan apareció en el ambiente se convirtió en fenómeno porque gustó al público la actuación de un galán varonil, serio y formal que llegó a ser un ícono de telenovelas y películas"

Ortiz de Pinedo confía en que el atractivo que genera el actor se convierta en éxito de taquilla, que también podría extender funciones en una gira por diversos puntos del país. "Ahora espero que lleguen al teatro todas sus novias. Seguramente le irá bien a Juan, porque donde se presentaba llenaba los teatros y espero lo siga haciendo; muchas personas me han dicho que es su novio, el de su mamá o

Además, enfatizó el creador de diversas series televisivas, "en la obra se entrelaza tanto la historia de Juan Ferrara, como la del director Enrique Singer y la de Ortiz de Pinedo Producciones. El público tendrá la oportunidad de despedir a un querido, amado y admirado actor y qué mejor regalo le puedes dar cuando aparezca en el escenario, que brindarle un gran aplauso y una ovación por tantas décadas de trabajo".

Jorge Ortiz aseguró que Ferrara seguirá trabajando en otros formatos televisivos o cinematográficos.

"Lo que ya no va a hacer es aparecer en obras de teatro".

La historia de No te vayas sin decir adiós trata sobre lo sucedido en una reunión familiar en donde se festeja el cumpleaños del abuelo. "Llegan los hijos y nietas, comienzan a platicar, todo es fiesta, alegría, se escuchan Las Mañanitas, el pastel y en la cena no falta quien se tome una copita de más y se escuche una impertinencia, una broma de mal gusto o alguna indiscreción que propician los enojos y catorrazos entre los asistentes", contó Ortiz de Pinedo.

### **Secretos inconfesables**

En la trama, existe una verdad oculta que los ha hecho vivir una gran mentira, esta verdad inconfesable está a punto de salir a la luz y podría provocar la devastación de la familia. "Es una obra impactante que muestra los rencores, odios y envidias ocultos entre las bromas y risas de algunas reuniones familiares. ¿Te suena conocido? ¿En tu familia nadie oculta un secreto inconfesable?"

Es "una historia que estrujará corazones pero te dejará un rayo de esperanza, pero sobre todo se pide que al salir de verla no dejarás de comentarla, pero por favor...;No cuentes el final!".

Juan Ferrara, hijo de la gran Ofelia Guilmáin, ha tenido éxitos teatrales en Así hablaba Zaratustra, El pájaro azul, Cena de matrimonios, El concierto de San Ovidio, Doce hombres en pugna, El juego que todos jugamos, Filomena Marturano, El gesticulador y Made in México; además de su actuación en películas como La montaña sagrada, De todos modos Juan te llamas, El club de los suicidas y Mentiras; y en las telenoyo robé, Ğabriel y Gabriela, Valeria y Maximiliano y Rebelde.

A pesar de que por razones de salud el también primer actor Jorge Ortiz de Pinedo está impedido para actuar en vivo en la capital del país, pues la altura de la ciudad lo obliga a utilizar oxígeno complementario, confesó que no puede dejar de hacer teatro, por eso ha decidido regresar a producir y seguirá haciéndolo con diversos proyectos que ya prepara

En No te vayas sin decir adiós, a Ferrara lo acompañan Andrea Torre, José Manuel Lechuga, Natalia Madera, Óscar Medellín y Adrián Rubio, así como las niñas Karla Gaypor su magnética voz, encabeza el elenco de la puesta en escena dirigida por Enrique Singer. Foto cortesía de la producción



tán, Camila Rivas y Renata Chacón, alternando funciones.

La obra con diseño escenográfico de Fernando Payán, diseño de audio de Humberto Astudillo y producción ejecutiva de Mauricio Bonet se presentará los viernes a las 20:30 horas, los sábados a las 18 y 20 horas y los domingos a las 17 y 19 horas en el recinto ubicado en avenida Miguel Ángel de Quevedo #687, San Francisco, Coyoacán.

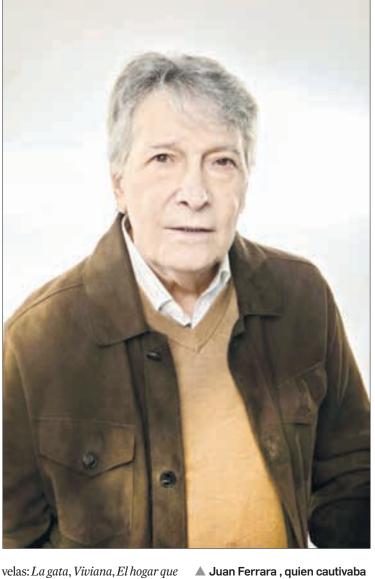

# Artistas se oponen a que usen sus canciones en actos de Donald Trump

### **DE LA REDACCIÓN**

Estrellas pop, clásicos estadunidenses, aristas británicos y herederos de leyendas fallecidas, así como muchos músicos se oponen a que Donald Trump use sus canciones en actos de campaña.

Después de que se transmitiera un video de una interpretación de Celine Dion de My Heart Will Go On en un acto de Trump en Bozeman, Montana, el fin de semana pasado, la respuesta de su equipo no se hizo esperar.

"De ninguna manera está autorizado este uso y Celine Dion no respalda éste ni ningún otro uso

similar", se lee en un comunicado publicado en redes sociales. Y, en serio, ¿Esa canción?"

Dion se une a una larga lista de artistas que se han opuesto a que Trump use sus canciones. Previo a las elecciones de 2020, la lista incluyó a Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young, Eddy Grant, Panic! at the Disco, R.E.M. y Guns N' Roses.

También tiene herederos de artistas fallecidos, como Leonard Cohen, Tom Petty y Prince, así como los ingleses Rolling Stones, Los Beatles y Adele.

Sin embargo, Trump ha obtenido la aprobación de algunos músicos famosos, incluidos Kid Rock y Lee

Greenwood, conocido por su himno patriótico, God Bless the USA. También se escuchó en el encuentro del jueves en Asheville, Carolina del Norte: Y.M.C.A. de Village People.

¿Quién se ha negado recientemente al uso de sus canciones en la campaña de Trump?

Please, Please, Please Let Me Get What I Want de la banda británica The Smiths sonó en algunos actos de Trump, incluyendo un mitin en Rapid City, Dakota del Sur en septiembre pasado y en enero de este año en Laconia, Nueva Hampshire. En la cuenta X, el guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, escribió: "Ahh... Derecha... De acuerdo. Nunca ni en un millón de años

hubiera pensado que esto podría

En 2022, David Porter, uno de los compositores detrás de Hold On, I'm Coming de Sam and Dave, tuiteó "¡Al diablo con el no!" después de enterarse de que Trump usó la canción en un mitin de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés). En 2017, debe señalarse, Sam Moore de Sam and Dave interpretó America the Beauti*ful* en un concierto previo a la toma de posesión de Trump.

El lunes, el hijo del difunto cantante de soul Isaac Hayes, cuyo padre coescribió Hold On, I'm Coming, anunció en redes sociales que él y su familia han amenazado con emprender acciones legales contra Trump "por 134 cargos de infracción de derechos de autor por el uso no autorizado de la canción en mítines de campaña de 2022 a 2024".

¿Pueden los artistas oponerse

legalmente a que sus canciones se utilicen en campañas políticas?

Sí pero los artistas rara vez tienen control total sobre dónde, cuándo y cómo se reproduce su música. Las organizaciones de derechos de ejecución que representan la música grabada más reconocible -Ascap y BMI- exigen a las campañas políticas que obtengan licencias que les permitan utilizar grandes cantidades de canciones de sus vastos catálogos.

Eso significa que una campaña política no tiene que hacer negociaciones individuales sobre cada canción utilizada.

Si se adquiere una licencia política, los artistas pueden oponerse a su uso, y la canción se retira de la licencia.

El problema, por supuesto, es que no todas las campañas atienden inmediatamente esas solicitudes.

Con información de Ap



# La abundante progenie del xenomorfo

### **LEONARDO GARCÍA TSAO**

diferencia de otras franquicias cinematográficas, la de *Alien* se ha logrado sostener a lo largo de cuarenta y cinco años sin mayores altibajos (no cuento, desde luego, los duelos con *Depredador* que son bazofia).

Después de las indagaciones del propio Ridley Scott sobre los orígenes de la saga, el uruguayo Fede Álvarez ha vuelto con *Alien: Romulus* al modelo original, es decir a *Alien, el octavo pasajero* (1979). De hecho, la película no es tanto una secuela como un *remake* del clásico de Scott. Aunque ahora los astronautas víctimas son más jóvenes, la estructura argumental es básicamente la misma.

Los hechos ocurren veinte años después, en 2142, durante lo que pudiera llamarse "el sueño de Ripley". Nuevamente, el personaje central es una mujer enjundiosa, en este caso llamada Rain (la eterna adolescente Cailee Spaeny). Ella y cuatro compañeros mineros más un androide, Andy (David Jonsson), programado por el padre de Rain a cuidar de ella, se introducen a una estación espacial abandonada, dividida en dos secciones nombradas Romulus y Remus, que sigue siendo funcional.

Pronto descubrirán las razones del abandono. La sección Romulus está cundida de los llamados *face-huggers*, el primer paso en la gestación del monstruo. Ese será el principio de la masacre. Álvarez mantiene el ritmo trepidante en medio de claroscuros permanentes, para crear más atmósfera de amenaza. (La fotografía se debe al mexicano Galo Olivares, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), quien se une así al grupo de cinefotógrafos nacionales trabajando en Hollywood.

Todo el asunto está dominado por un espíritu de afecto y admiración hacia la franquicia. El realizador ha hecho bien en mantener la mirada crítica a la compañía opresiva que explota a sus obreros de la peor manera. El comienzo de la película establece con acierto el siniestro planeta sin Sol donde se trabaja y de donde quieren escapar los protagonistas.

Por otra parte, el espectador atento podrá divertirse identificando las múltiples referencias y guiños hechas a la primera de la saga, pero también a sus secuelas. Así, veremos una pared repleta de xenomorfos en gestación (como en *Alien 2: El regreso*), unas indeseables mutaciones genéticas (como en *Alien: La resurrección*), y la constante actitud siniestra de los androides, siempre al servicio de la compañía minera.

Esto último da pie a la aparición de un androide llamado Rook, "interpretado" por el actor Ian Holm, quien encarnó a Ash en la original y falleció en 2020. Así es, la producción ha echado mano de la inteligencia artificial para resucitar a Holm, detalle que abre un debate sobre la ética de dichos recursos.

También de interés es la caracterización de Andy, quien es llamado despec-



tivamente sintético por los mineros. El apunte social de que sea tratado como ciudadano de segunda clase se refuerza por el hecho de que Jonsson—en una sensible actuación— sea negro. Y sus cambios de actitud, dependientes del módulo que se introduzca a su sistema, son motivo de coherentes giros dramáticos.

Por supuesto, la prolongada secuencia final deja abierta la posibilidad de otra secuela más. Mientras se haga con el esmero y la solvencia técnica de *Alien: Romulus*, uno no tiene problema.

Alien: Romulus D: Fede Álvarez / G: Fede Álvarez, Rodo Sayagues, basado en personajes creados por Dan O'Bannon y Ronald ▲ La actriz Cailee Spaeny en la alfombra roja de la película *Alien: Romulus*, en Leicester Square, en el centro de Londres. Foto Afp

Shussett / F. en C: Galo Olivares / M: Benjamin Wallfisch / Ed: Jake Roberts / Con: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn / P: 20th Century Studios, Scott Free Productions, Brandywine Productions, Québec Production Services Tax Credit, New Zealand Film Commission, Hungarian Film Incentives. Estados Unidos-Reino Unido, 2024. X: @walyder



# La gimnasta Ana Barbosu recibe presea de bronce tras controversia en París

AP

BUCAREST

La gimnasta rumana Ana Barbosu recibió ayer la medalla de bronce olímpica durante una ceremonia en Bucarest, con lo que llegó a su fin la controversia desatada después de que los jueces primero le otorgaron la presea a la estadunidense Jordan Chiles y más tarde aceptaron una apelación en favor de la europea.

"No esperaba que la medalla fuera tan pesada, pero la portaría día y noche si eso es necesario para tenerla", dijo Barbosu durante la ceremonia.

El metal fue reasignado tras la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo la semana pasada que invalidó la apelación que presentó el 5 de agosto la entrenadora del equipo estadunidense Cecile Landi durante la final de la prueba de piso de gimnasia en los Juegos Olímpicos de París. Chiles ascendió al tercer peldaño y Barbosu cayó a la cuarto.

Chiles inicialmente recibió la medalla tras una apelación y participó en la ceremonia de entrega de preseas al final de la competencia, ganada por la brasileña Rebeca Andrade, seguida de Simone Biles.

# Gran escándalo

Esta decisión provocó un escándalo en Rumania, históricamente una potencia en la gimnasia, por lo que la federación del país europeo pidió que se revisara el proceso de apelación del equipo de las barras y las estrellas.

El TAS decidió en favor de la rumana y dijo que el conjunto de Estados Unidos presentó la apelación cuatro segundos después del límite de un minuto.

Barbosu dijo ayer que la resolución "fue posible gracias a la ayuda de su federación y de la firma de abogados que no dejó varados a los atletas y pelearon por posotros

"Estoy muy contenta de tener esta medalla y espero representar a Rumania en el más alto nivel y traer más preseas a casa."

No obstante, señaló que la controversia fue lamentable, pero esperaba "que los árbitros y personal de los Olímpicos hicieran bien su trabajo".

La situación ha sido dolorosa para las atletas involucradas, sobre todo para Chiles, quien recibió comentarios racistas en redes sociales.

Rumania fue una potencia en la gimnasia en la época de Nadia Comaneci, pero en años recientes no ha podido destacar. El resultado de Barbosu le otorgó al país su primera medalla olímpica desde Londres 2012.

# ES EJEMPLO DEL VALOR QUE TIENE LA SICOLOGÍA DEPORTIVA, AFIRMA

# Convicción de Osmar, resultado de su trabajo mental: Laura Martínez



ERENDIRA PALMA HERNÁNDEZ

La convicción con la que Osmar Olvera ejecuta cada uno de sus clavados hasta en los momentos de mayor tensión pareciera una habilidad nata que presumen pocos atletas; sin embargo, en realidad es el resultado del entrenamiento de una área trascendental y a la que aún falta darle más valor en México, la sicología en el deporte.

"La fortaleza mental también se entrena como cualquier otro aspecto técnico de una disciplina. Osmar le da mucha importancia a la salud mental y ahora él puede ser un parteaguas en el país para visibilizar la relevancia de este ámbito", dijo Laura Martínez, sicóloga del deporte que trabaja con el doble medallista olímpico.

Olvera hizo historia en París 2024 al convertirse en el segundo clavadista mexicano en conseguir dos preseas en una justa veraniega después de ganar, junto con Juan Celaya, la plata en la prueba de clavados sincronizados desde el trampolín de tres metros y el bronce en la competencia individual.

En cada prueba mostró tal confianza al grado de acechar a los representantes de China, máxima potencia de esta disciplina. Ahora, al retornar de París, Olvera se presentó a una rueda de prensa acompañado de la sicóloga Martínez, como muestra del valor que le daba al trabajo mental.

–¿Podríamos decir que Osmar

tiene una fortaleza mental superior a la de otros atletas?

-No podría decir si tiene una habilidad superior a los demás, pero la fortaleza que tiene hoy día es algo que ha trabajado muchísimo. Es un deportista muy disciplinado, constante en todos los sentidos. La habilidad que ha desarrollado es una fortaleza mental por todo el trabajo cotidiano.

Martínez indicó que no se trata de tener una "mentalidad de ganador", término que se ha popularizado en los medios deportivos, sino más bien de trazar objetivos a corto, mediano y largo plazos, es entender que es un proceso y, sobre todo, que para conseguir esas metas es trascendental entrenar con dedicación tanto en el área ■ El clavadista ha trabajado arduamente con su sicóloga el tema de salud mental en el alto rendimiento. Foto @COM\_Mexico

sicológica como en lo físico y técnico.

Los episodios de un deportista que se deja llevar por el nerviosismo justo en el momento clave de una competencia suelen verse en casi todos los torneos. Martínez apuntó que si bien varios atletas trabajan con un sicólogo del deporte, muchas veces no siguen las indicaciones, no confían en el especialista o en el peor de los casos han recurrido a personas que carecen del conocimiento apropiado.

"La importancia a la salud mental se la da cada uno de los atletas. Si yo le pongo un valor de uno por ciento y para llegar al 100 me falta justo ese porcentaje, entonces no estoy completamente preparado. Por eso es importante que pongan a prueba lo que se les pide, que trabajen con nosotros y vayan con sicólogos del deporte, no es lo mismo que uno clínico", detalló.

### Romper estigmas

El nadador Michael Phelps, multimedallista olímpico estadunidense, fue uno de los primeros en hablar respecto de la importancia de la salud mental de los atletas. La presión en el alto rendimiento suele ser mayor a la que se vive en otros espacios, por lo que en las últimas dos décadas se comenzó a darle un mayor valor a la sicología deportiva.

Ahora, Olvera es uno de los pocos que suele hablar en México de manera abierta sobre la relevancia del trabajo cotidiano que realiza en esa área como parte de sus entrenamientos para subir al podio.

Si bien Martínez reconoció que en México aún falta un amplio trabajo para impulsar el valor de la sicología del deporte, se han dado pasos al visibilizar lo trascendental que puede ser en los resultados.

"Todavía estamos lejos de la manera en cómo se maneja la sicología deportiva, pero hemos avanzado, antes se le cuestionaba a alguien cuando iba al sicólogo, hoy sabemos que la salud mental es básica, hay más apertura. Ahora es importante que nos integremos como un equipo multidisciplinario. Osmar puede ser un parteaguas para darle una mayor relevancia al área", señaló.

Tanto el clavadista como la especialista ya comienzan a mirar hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde saben tendrán una mayor exigencia después de la hazaña en París.

"Una cosa son las expectativas que se mueven alrededor de Osmar y otra los objetivos que tiene. Seguramente cambiarán a los que tuvo en París, haremos el desglose para trabajar por las metas que él tiene", finalizó la sicóloga.





**LOS TRICOLORES PERDIERON 10-0** 

# Venezuela blanquea a México en su cruce en las Ligas Pequeñas

**DE LA REDACCIÓN** 

Los Cardenales de Lara, de Venezuela, barrieron 10-0 al equipo de Tamaulipas, representante de México, ayer en su debut en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas 2024 (LLWS, por sus siglas en inglés), la cual se lleva a cabo en Williamsport, Pensilvania.

En el compromiso efectuado en el Estadio de los Voluntarios. la novena tricolor no pudo repetir el buen desempeño que tuvo el pasado miércoles en su primer partido, cuando derrotó en un juego sin hit ni carrera 2-0 a su similar de Aruba; ahora no logró contener los intensos embates de su adversario.

Por su parte, el equipo sudamericano, que hizo su aparición en el torneo y que a la defensiva sólo toleró un *hit* de los campeones de la Liga de Matamoros, se mostró superior desde el comienzo del partido, por lo que rápidamente hundió las aspiraciones de los peloteros mexicanos.

Apenas en la primera entrada, los venezolanos consiguieron su primera carrera con un doble productor, y en ese mismo rollo, sumaron tres rayitas más gracias a un jonrón de Jhonson Freitez, con lo que se pusieron adelante 4-0 en la pizarra.

Tras la abultada ventaja de su rival, el equipo tamaulipeco fue errático y lució desconcentrado, por lo que no fue capaz de reaccionar en su segundo encuentro del certamen.

Los Cardenales aprovecharon la situación y volvieron a anotar en el tercer inning para poner el partido 5-0 en su favor.

Dos equivocaciones de los mexicanos en esa misma entrada permitieron que la novena vinotinto hiciera cuatro carreras más, con lo que pusieron 9-0 el marcador.

Después de conectar su único hit del partido, el equipo de Tamaulipas sufrió un embate más

▲ FI recentor mexicano Ulises Ortiz (centro) reacciona con tristeza ante el festejo de los venezolanos por su victoria en Williamsport, EU, donde se realiza el torneo. Foto Ap

en la parte alta de la cuarta y última entrada, luego de que Santiago Bello puso el 10-0 definitivo, con lo que los venezolanos firmaron su primer triunfo en el certamen.

En su siguiente encuentro, la novena nacional se medirá este domingo ante el ganador del partido entre Puerto Rico y Canadá. El perdedor de dicho duelo se despedirá del torneo.

A su vez, Venezuela se enfrentará el próximo lunes a Japón, que el pasado jueves en su debut blanqueó 11-0 a los boricuas y que ha ganado 11 trofeos del certamen.

Según el sistema de competencia, los equipos que acumulen dos derrotas quedarán eliminados.

# Carlos Alcaraz cae ante Gael Monfils y se despide del Abierto de Cincinnati

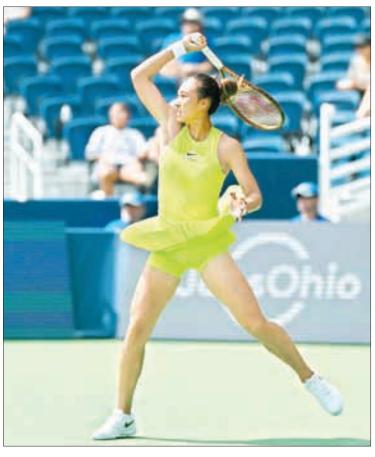

CINCINNATI

El español Carlos Alcaraz, tercero del ranking mundial de la ATP, ayer fue sorprendido por el francés Gael Monfils, quien lo eliminó en su debut en el Abierto de Cincinnati, la cita antes del US Open, lo cual hizo enfurecer al ibérico, quien acabó por reventar su raqueta contra el suelo.

Monfils se impuso por 4-6, 7-6 (7/5) y 6-4 en un partido interrumpido por la lluvia la noche del jueves y que Alcaraz ganaba un set, pero perdía por 3-1 en el desempate del segundo.

El vigente campeón de Roland Garros y Wimbledon no pudo igualar la astucia de su rival francés de 37 años, con dos décadas en las canchas y una amenaza para cualquier joven promesa.

Alcaraz acudirá ahora al Abierto de Estados Unidos, cuarto y último *Grand Slam* de la temporada, que comienza este lunes, sin una victoria en pista dura y con sólo un partido de segunda ronda en sus piernas.

El español había perdido la final de Cincinnati el año pasado ante el serbio Novak Djokovic, flamante medallista de oro olímpico en Paris 2024.

La lluvia retrasó el partido hasta primera hora de la tarde, y Alcaraz salió tras un retraso de 90 minutos con la esperanza de rematar a Monfils después de ganar el primer set e ir perdiendo en el desempate de la noche anterior.

No obstante, el francés tenía otras intenciones y se llevó el *break* para igualar los sets y romper a Alcaraz para el 2-1 en el tercero.

Monfils cometió una doble falta en su primer punto de partido, pero envió un tiro ganador a la esqui-

La china Zheng Qinwen, reciente campeona olímpica en París, avanzó tras vencer a la polaca Magdalena Frech. Foto @cincytennis

na en su segunda oportunidad para hacerse con la victoria.

Mientras el frustrado Alcaraz echaba humo por su estado de forma y gritaba ocasionalmente a su equipo, el número uno del mundo, Jannik Sinner, celebraba un tranquilo cumpleaños número 23, en el que el destino le deparó un regalo en forma de walkover.

El italiano avanzó sin jugar a los cuartos de final ante el retiro de su rival, el australiano Jordan Thompson, quien no se presentó al partido por una lesión en las costillas.

A su vez, el alemán Alexander Zverev, quinto preclasificado, superó al español Pablo Carreño por 7-5 y 7-6 (8/6).

### Ruud extiende su mala racha

En tanto, la mala racha del séptimo sembrado, Casper Ruud, continuó, toda vez que el noruego cayó por 6-3 y 6-1 ante Felix Auger-Aliassime en 68 minutos.

En el cuadro femenino, la polaca Iga Swiatek, número uno mundial, derrotó a la ucrania Marta Kostyuk por segunda vez esta temporada, y se metió a cuartos de final con un doble 6-2.

A su vez, la estadunidense Jessica Pegula, sexta cabeza de serie, se impuso en un partido aplazado de segunda ronda a Karolina Muchova, finalista en 2023, por 5-7, 6-4 y 6-2. Mientras la campeona olímpica Zheng Qinwen venció a la polaca Magdalena Frech por 6-1 y 7-5.

### **SUMAN SUS PRIMEROS TRES PUNTOS**

# Cañoneras se imponen 2-1 a las Centellas

**DE LA REDACCIÓN** 

Mazatlán al fin respiró. Un mal comienzo en la Liga Mx femenil les había cerrado el rumbo hacia la victoria. Esa historia, sin embargo, no se volvió a repetir en Aguascalientes. Necaxa fue la primer presa de las Cañoneras, que ayer se impusieron 2-1.

De esta manera, las mazatlecas alcanzaron sus primeras tres unidades en la fecha 5. Las Centellas, en cambio, ligaron su tercera derrota consecutiva.

Si algo le había faltado a Necaxa en el inicio de la temporada era el gol. En sus últimos dos partidos se habían quedado sin marcar.

Allison Veloz, sin embargo, rompió esta racha con un sólido cabezazo. La anotación fue apenas la segunda de Necaxa en el torneo.

La mejoría de las necaxistas se notó con respecto a las anteriores jornadas en las que había recibido ocho anotaciones. Sin la presión de tener que enfrentar a Monterrey o América, clubes que habían sacudido a las de Aguascalientes en las últimas semanas, las locales ► Gabriela Álvarez, autora del segundo gol con el que ganó el Mazatlán (izquierda), disputa el balón a la necaxista Allison Veloz, quien anotó para las de casa. Foto @LigaBBVAFemenil

mostraron una actitud distinta en la primera mitad. No obstante, volvieron a esa irregularidad que les ha perseguido y le permitieron a Mazatlán tomar la riendas del partido. Con una dinámica totalmente distinta a los primeros 45 minutos, la visita mostró su mejor versión en el complemento.

Enekia Lunyamila comenzó la revuelta en el estadio Victoria. La africana encontró las redes tras un pase filtrado y una primera acción en la que tuvo que driblar a la guardameta, para finalmente, con la portería abierta, definir con pierna izquierda.

Sin ningún conformismo, las mazatlecas siguieron insistiendo. La recompensa les llegó en el que posiblemente puede convertirse en uno de los mejores goles de la semana. En una falta que se cobró a escasos metros por delante de la



media cancha, Gabriela Álvarez fue la heroína. Pegó un cañonazo de más de 40 metros inatajable para la española Marina Viñoly. Fue un proyectil que entró precisamente en el ángulo derecho que vigilaba la guardameta.

Atlas, por su parte, aprovechó un par de errores de Tijuana para concretar su segunda victoria de la campaña. El marcador terminó 3-1.

Las fronterizas no eran un rival

fácil; venían de hilar tres triunfos. Pero un descuido al comienzo del cotejo y otro al final, rompieron con esta seguidilla.

La falta de comunicación entre la portera Daniela Solera y una de las defensoras, le concedió a Brenda Cerén la oportunidad de apretar un balón dividido que daba la impresión que podía ser despejado. Sin embargo, la delantera atlista utilizó la desconcentración de las fronterizas para abrir la pizarra.

Aunque Tijuana descontó en la segunda parte, y por muchos lapsos fue dominador, Atlas definió el encuentro en los últimos instantes (92 y 94)

María Salas se benefició de otra falla de comunicación, mientras María Pérez, segundos después, amarró la victoria con un disparo de larga distancia.

# PIERDE EL FULHAM DE RAÚL JIMÉNEZ



▲ El Fulham de Raúl Jiménez (centro) abrió la temporada en la Liga Premier con derrota. El Manchester United los venció 1-0 en Old Trafford, con una anotación agónica del neerlandés Joshua Zirkzee, flamante refuerzo. El mexicano ingresó en la parte final del encuentro, al minuto 78, cuando el cotejo aún se encontraba empatado. Sin embargo, el hidalguense poco pudo hacer ante unos *Red Devils* que desembolsaron 180 millones de dólares en fichajes. Foto e información Afp

# En el regreso de la Liga Mx, Rayados toma el liderato

DE LA REDACCIÓN

En el regreso de la actividad en la Liga Mx, el Monterrey aprovechó el tiempo perdido. A unos días de quedar eliminado de manera anticipada en la Leagues Cup, torneo que aún se disputa en Estados Unidos, los Rayados visitaron ayer al Puebla en el estadio Cuauhtémoc y consiguieron una victoria por 2-1 que los catapultó momentáneamente al primer lugar con 12 puntos en cinco fechas

El argentino Germán Berterame (36) y el español Sergio Canales (55), dos de los jugadores más peligrosos del cuadro regiomontano, sentenciaron el marcador en un partido en el que La Franja reaccionó y tuvo poca fortuna frente al arco. Sólo Santiago Ormeño logró recortar distancias gracias a un mal rechace del portero Esteban Andrada (81).

Los camoteros adelantaron líneas en los minutos finales, muchas veces motivados más por el ímpetu que por una idea clara del técnico José Manuel de la Torre, quien sumó su tercera derrota al frente del plantel en cinco encuentros. Con ello, cayó hasta el lugar 13 de la competencia al registrar sólo cuatro unidades y una diferencia de -4 en el renglón de anotaciones.

Para los Rayados, que el pasado 6 de agosto anunciaron el cese del técnico Fernando Ortiz y la contratación de su relevo, el también argentino Martín Demichelis, esta victoria sirvió para arrebatarle a Cruz Azul el primer lugar de la Liga. La Máquina quedó con 10 puntos, dos menos que el líder regiomontano.

### Duelo adelantado

Dada la saturación de compromisos por la Leagues Cup, en la que algunos clubes locales continúan en activo, el torneo mexicano adelantó este duelo correspondiente a la fecha 16 para "mantener ritmo de competencia" y evitar un "periodo de inactividad prolongado". Lo mismo aplicará para los choques Tijuana-Santos y Atlético San Luis-Querétaro, programados para este domingo.

para este domingo.

Tanto el Puebla como el Monterrey fueron de los primeros participantes en ser eliminados de la justa celebrada en Estados Unidos, luego de caer ante rivales de la MLS.

# LA JORNADA DE ENMEDIO Sábado 17 de agosto de 2024

# **DISQUERO**

# Milton, Esperanza

UIERE USTED ESCU-CHAR un disco hermoso, verdaderamente hermoso? HELO AQUÍ:

SE TITULA MILTON+

esperanza y es tan bello que por momentos la emoción pone perlas brillantes en nuestros ojos y el corazón palpita lento, arrullado por las voces plenas de encanto y ternura de Milton Nascimento y Esperanza Spalding, autores de este álbum todavía calientito, recién salido del horno.

**POESÍA, MAGIA, TERNURA,** sencillez y contento, he ahí los signos de este disco.

**MILTON NASCIMENTO ES** una de las grandes leyendas de la música, no solamente la brasileña: es un semidiós de la música y de la poesía.

SU VOZ ES tan hermosa que al escucharlo, Elis Regina dijo en su momento: 'Si Dios cantase, lo haría con la voz de Milton", y desde entonces en los rotativos aparece a manera de sinonimia "La Voz de Dios" y todos saben que se trata de Milton (pronunciado cariñosamente Miuton) y conocido también como Bituca, tan querido y admirado que hace dos años lloramos junto a Miuton, él mismo llorando frente a una multitud que lloraba en el inicio de su gira de despedida porque una conjunción de enfermedades le aquejan. Pero dijo entre lágrimas frente a las lágrimas de todos: "Me retiro de los escenarios, pero de la música jamás". Y lo cumplió. Lo tenemos de regreso, para alegría de todos.

¿CÓMO FUE LA Odisea, válgase tremenda comparación?

**DE LA MANERA** siguiente: así como Odiseo encontró su camino de regreso a Ítaca, donde lo esperaban Penélope y su hijo, Telémaco, Milton halló el sendero de retorno durante uno de los episodios de su despedida.

SUCEDE QUE AL terminar uno de los conciertos de la gira, el hijo de Milton, Augusto Kesrouani, convenció a una diosa, de nombre Esperanza Spalding, de incluir entre sus proyectos como productora de discos, precisamente el de producir uno de su padre, Milton Nascimento.

AL ESCUCHAR LA propuesta, la diosa casi rompió en llanto: desde muy joven tiene como uno de sus dioses a Milton Nascimento y sus obras como compositora, contrabajista y cantante, siempre los piensa como si fueran hechos para Milton, e imagina cómo la cantaría y la escribiría Milton.

**DE MANERA QUE** no solamente produjo el disco, sino que lo grabó al alimón con su admirado maestro, algo así como lo que en las películas románticas llaman "un sueño hecho realidad", cuando ella en realidad nunca pensó en lograr algo así porque tan sólo era un sueño.

SUEÑO. SUEÑOS. ESE es otro de los ingredientes del disco tan hermoso que ahora nos ocupa. De hecho, el título de la primera pieza del álbum es el relato de un sueño que tuvo Milton y que platica a Esperanza y escuchamos cómo le cuenta el sueño a ella y dice que anoche soñó con

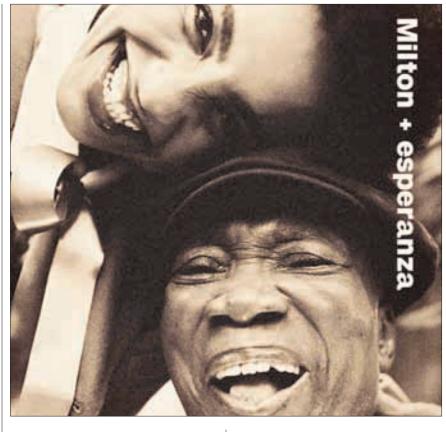

que escribía una nueva pieza y se concentraba en la letra, en la poesía y no recuerda cómo pero, cuando despertó, "la música ya estaba ahí" (*The Music Was There* es el título de la pieza inicial del disco).

RECOMIENDO UN CONCIERTO de 22 minutos en la casa de Milton (Tiny Desk Concert) asequible en la plataforma NPR, en Internet. Ahí está la esencia del disco que hoy celebramos.

PARA DESCRIBIR A la diosa Esperanza Spalding me remito a la sonrisa del gran músico y budista Herbie Hancock una noche en que lo entrevisté y al final me dijo: "Pablo, te recomiendo mucho escuches a Esperanza Spalding. Ahora que te conozco, sé que te va a encantar". Y así fue.

**DE HECHO, EN** el Disquero nos hemos ocupado de sus grabaciones.

**CURIOSAMENTE, EN OTRO** momento, al terminar una entrevista que hice a Wayne Shorter, otro gigante del jazz, me dijo al final: "Pablo, te recomiendo mucho escuches a Esperanza Spalding. Ahora que te conozco, sé que te va a encantar". Y así fue.

RECUERDO LAS PALABRAS de Herbie Hancock: "en Esperanza Spalding tenemos música que no necesita clasificaciones ni los trucos mediáticos, ni se rinde ante el mercado", me dijo el sabio, sonriendo. Y agregó: "es música libre, es la juventud natural como uno de los elementos más profundos del arte sonoro".

**CUANDO HERBIE HANCOCK** me

regaló esa recomendación, Esperanza Spalding tenía 27 años y ya tenía una carrera plena de grabaciones, giras, conciertos y el reconocimiento de los escuchas más rigurosos y conocedores, como Bob Dylan, quien es también devoto de los discos de esta diosa que hoy se regaló, en su cumpleaños 40, la experiencia más hermosa de su vida: grabar un disco con Milton Nascimento.

▲ Portada del álbum *Milton + esperanza*, que marca el regreso de
"La Voz de Dios".

ES MOMENTO DE decir, en abono de la afirmación con la que inicié la recomendación de hoy, que estamos frente a un disco sumamente hermoso, que juntos, Milton y Esperanza, son la demostración de que los ángeles existen.

UNA CONSTATACIÓN DE esta naturaleza edénica es escucharlos cantar como niños, como dioses, como ángeles: ella con toda la voz abierta, exacta, cristalina, él con toda la voz de Dios.

ESTE DISCO, *MILTON* + esperanza tiene momentos muy bellos, desde la segunda pieza, *Cais*, un poema escrito en un sueño para que ellos sonrían, rían, canten flotando:

**ESTA ES MI** versión, que no traducción, desde el brasileiro (derivación brasileña de la lengua portuguesa) original (por cierto, Esperanza habla y canta tan bien el brasileiro que por momentos nos parece escuchar en ella a Elis Regina, a Flora Purim, a todas en una las grandes cantantes brasileñas):

PARA QUIEN QUIERA irse, le invento la pista de despegue / invento más de lo que me da la soledad / invento una luna nueva cuando amanece / invento el amor / cuando nace el dolor de encontrar / el "yo quería ser feliz" / y entonces invento el mar / me invento dentro de mí al soñador".

**EL TÍTULO DEL** corte 13 del disco es otra historia en sí misma: *Um Vento Passou* (para Paul Simon); una conjunción de astros paralelos: Milton Nascimento y Paul Simon comparten el don de la poesía, la más hermosa por sencilla. Y el título es una demostración clarísima: Un viento pasó.

**LA HISTORIA ES** la siguiente: Milton y Simon se quieren y se admiran. Cuan-

do Esperanza Spalding vio que Milton escribió una pieza para Paul Simon, ella lo buscó y le dijo: "Mira, Milton escribió esto para ti", a lo que respondió de inmediato él: "Quiero cantarla", pero está en portugués, replicó ella, "no importa, quiero cantar", y el resultado es maravilloso: Paul Simon y Milton Nascimento cantando a dúo versos tan hermosos y contundentes como el siguiente:

**EL SILENCIO ES** el sonido que ya no cabe en el aire

OTRO DE LOS bellos momentos del disco sucede en el corte 5: *A Day in the Life,* de otro de los modelos de Milton: el estilo Beatles. Al contrario de los meros *covers,* Milton y Esperanza, y un pianista y una banda de extraordinarios músicos, y un coro sorpresa, hacen de esta canción toda una fiesta, como lo es el disco entero

ADEMÁS DE PAUL Simon, hay otras colaboraciones importantes en este proyecto, como la gran estrella canora Diane Reeves y también Carolina Shorter, viuda de Wayne Shorter, artífice ella también, Carolina, de este noble disco que significa el regreso de un héroe que ya había cantado su despedida: Milton Nascimento, quien a lo largo del disco platica con Esperanza Spalding como hace un padre con su hija o su nieta o su sobrina:

**"PARA MÍ, LA** música es la vida misma", le dice en algún momento Milton a Esperanza, y los dos se ponen juntos a cantar otra historia, la de Sací, ese personaje de la cultura popular brasileña, ese mito de un joven con una sola pierna, mulato, con agujeros en las manos, que fuma pipa y usa gorra mágica de color rojo para aparecer y desaparecer donde desee, un bromista a quien pueden pedir deseos como al genio que sale al frotar una botella, y Milton y Esperanza cuentan cantando su historia: "viene montando un torbellino / deja escapar una carcajada / y desaparece en la vereda", y entonces Milton suelta una carcajada actoral y Esperanza otra bella carcajada como de cómic, y al final todos los músicos ríen, como ríen durante todo el disco, como reímos y disfrutamos nosotros al escuchar este disco tan hermoso, tan verdaderamente hermoso. Al terminar el disco, se nos queda en la cabeza todo, y de pronto, en cualquier momento del día, nos llega a la mente alguna melodía, algún pasaje del disco, algún verso de los que escribe Milton Nascimento tan verdaderamente hermoso como los siguientes, de la pieza que escribió para Paul Simon:

Fue el día que se abrió con luz brillante en el amanecer y fue esa luz la que me dio esta bella alegría de cantar

MILTON + ESPERANZA es lo mismo que decir Milton + anhelo, porque la esperanza no es algo que esperamos que suceda. Es algo que está sucediendo en este instante y es hermoso: la sonrisa que apareció en sus labios, hermosa lectora, amable lector.

@PabloEspinosaB disquerolajornada@gmail.com EL PRÓXIMO GOBIERNO RECONOCE SU IMPORTANCIA

# La autonomía del BdeM no está en riesgo: Heath

**ALEJANDRO ALEGRÍA** 

La autonomía del Banco de México (BdeM) no está en riesgo con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República, aseguró el subgobernador Jonathan Heath Constable.

No creo que en este cambio de sexenio se modifique la percepción del trabajo que ha hecho el banco, destacó el economista al participar en un foro organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Heath Constable consideró que la autonomía de la institución está bastante protegida y aislada de muchas presiones, pues la administración federal ha entendido el papel que juega.

"El propio gobierno se dio cuenta de la importancia de mantener

la autonomía y que hay mucho más beneficios que si lo trataran de cambiar o modificar."

Comentó que cuando el banco central carecía de autonomía los brotes inflacionarios llegaron a ser de tres dígitos y en el más reciente tocó un máximo de 8.7 por ciento (en septiembre de 2022).

"En otra época, si la inflación hubiera bajado a 8.7 por ciento estaríamos de fiesta. El tamaño del problema ha cambiado radicalmente."

Heath Constable comentó que la institución no está perdiendo credibilidad, pues es una de las más sólidas que existen en el país.

"Uno puede presumir de su solidez, de su historia, de su trayectoria, de su capital humano. Tenemos los mejores economistas y financieros que existen en el país... yo creo que es una institución sumamente sólida de lo cual podemos estar sumamente orgullosos, especialmente este año que cumplimos 30 años de autonomía y el año entrante que vamos a cumplir 100 años que existe el banco central."

El subgobernador comentó que factores como la inseguridad en el país y eventos naturales como la sequía son otros efectos estructurales que presionan a los precios.

"Este tipo de cuestiones climatológicos, de más sequías y más inundaciones lo estamos viendo *in crescendo*, cada vez son más y más.

"Los problemas de las extorsiones y de inseguridad también han ido creciendo."

Consideró que por esta razón se verá un efecto sobre los precios, lo cual será cada vez con mayor frecuencia. "Podríamos hablar ya de efectos estructurales y no simplemente coyunturales. Cuando tenemos problemas de falta de seguridad y de extorsión, todos se tienen que combatir", aseguró.

# Posibles nuevos recortes a la tasa de referencia

El subgobernador adelantó que existe la posibilidad de que el BdeM realice pronto otros recortes a la tasa de interés de referencia, pero "deberán hacerse con cautela".

Añadió que esta posibilidad dependerá del progreso de la inflación que observe la junta de gobierno del banco central, aunque apuntó que la inflación no subyacente está subiendo, pero se trata de un comportamiento temporal.

Acotó que el índice subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general a mediano y largo plazos, "va por el buen camino", porque sigue bajando.

# Peso y BMV culminan semana de ganancias

**REUTERS Y AFP** 

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerraron el viernes con ganancias semanales, impulsados por un mejor entorno para los activos de riesgo, al disiparse el nerviosismo sobre una posible recesión en Estados Unidos.

En la sesión el tipo de cambio se mantuvo prácticamente estable, ya que en operaciones al mayoreo el peso sumó 2 centavos a 18.64 unidades por dólar, de acuerdo con el precio de cierre del Banco de Máxico.

Sin embargo, en la semana la moneda mexicana recuperó 20 centavos (1.06 por ciento). "La semana estuvo marcada por diferentes indicadores de la economía de Estados Unidos, que mostraron menores presiones en los precios, un consumidor resiliente al entorno actual de tasas de interés y un mercado laboral más saludable de lo anticipado", dijo Actinver en una nota de análisis.

México es particularmente sensible al panorama sobre la economía de su vecino del norte, su principal socio de negocios, destino de más de 80 por ciento de sus exportaciones y el mayor emisor de las remesas que envían los trabajadores mexicanos que se encuentran fuera del país.

Por su parte, el índice referencial de la BMV cayó 0.33 por ciento a 54 mil 083.78 puntos, después de tres sesiones de ganancias. No obstante, cerró la semana con un repunte de 1.9 por ciento.

Por su parte, los principales indi-

cadores de la bolsa de Nueva York cerraron al alza, para terminar con la mayor ganancia semanal del año y reponerse de las pérdidas en picada tras las turbulencias de la semana pasada.

El índice Dow Jones ganó 0.24 por ciento a 40 mil 659.76 puntos, el tecnológico Nasdaq sumó 0.21 por ciento a 17 mil 631.72 unidades, y el S&P 500 avanzó 0.20 por ciento a 5 mil 554.25 enteros.

A inicios de agosto, el Nasdaq llegó a perder 16 por ciento desde su último pico, por temores de un debilitamiento del mercado laboral estadunidense y de recesión.

El mercado mira con expectativa la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming), que comenzó ayer, en busca de indicios sobre futuras decisiones del banco central de Estados Unidos durante su reunión de política monetaria el próximo mes.

### **Petroprecios estables**

Los precios del crudo cayeron cerca de 2 por ciento, para cerrar la semana casi sin cambios, después de que los inversores contuvieron sus expectativas para el crecimiento de la demanda de China. El Brent bajó 1.36 dólares a 79.68 dólares por barril; el estadunidense WTI restó 1.51 dólares a 76.65 y la mezcla mexicana de exportación cedió 1.15 a 71.53 dólares por barril.

Datos de China del jueves mostraron que su economía perdió impulso en julio, que los precios de las casas nuevas cayeron al ritmo más rápido en nueve años y que la producción industrial se desaceleró.

# ORO TOCA NIVEL RÉCORD



▲ El precio del oro tocó un máximo el viernes, ante la debilidad del dólar por las crecientes expectativas de un recorte a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en septiembre, en un momento en que las tensiones en Medio Oriente refuerzan la demanda de lingotes. A las 16:19 GMT (09:19 tiempo del centro de México), el oro al contado ganó 1.5 por ciento a 2 mil 493.66 dólares por onza, tras tocar un récord de 2 mil 500.99 dólares. La depreciación del dólar vuelve más atractiva la inversión en oro. Foto Europa Press, con información de Reuters

# Acuerdo por 2 mil mdd entre Carso y Pemex para la extracción de gas

LAURA POY Y EMIR OLIVARES

Con una inversión de 2 mil millones de dólares, Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribió un convenio con la empresa Carso para la extracción de gas en plataformas ubicadas en el litoral de Veracruz, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional explicó que en el sexenio pasado "dejaron tiradas unas plataformas de producción de gas. Dejaron enterrados como 2 mil millones de dólares, pero se van a rescatar esas instalaciones, porque si no se quedarían ahí y se convertirían en chatarra".

Otro proyecto es el aprovechamiento del gas del campo petrolero de Cantarell, que fue uno de los más importantes del mundo, y que "lo manejaron de forma irracional, lo agotaron en poco tiempo. Llegó a producir 2 millones de barriles de petróleo al día, y ahora produce como 100 mil barriles". Pemex, aseguró, "va a licitar también ese proyecto, y va a ayudar mucho. Son de las cosas que están pendientes".

López Obrador detalló que su administración también impulsa la construcción de una planta de fertilizantes en lo que fue el complejo petrolero de Poza Rica, Veracruz, para la explotación del campo denominado Faja de Oro.

Se trata de un pueblo "damnificado por la política neoliberal o neoporfirista, que se inició en 1983 y se intensificó con Carlos Salinas de Gortari, entonces se vino abajo todo ese complejo petrolero y quedó el terreno nada más".

# Pendientes, 15 proyectos

En el salón Tesorería indicó que en sociedad con Mota Engil, una empresa portuguesa, Pemex está por iniciar la construcción de una gran planta de fertilizantes en esa localidad, ya que se cuenta con el terreno, el agua y los ductos.

El desarrollo de este proyecto, reconoció, no le tocará a su gobierno, "porque se tuvieron que levantar otras plantas de fertilizantes que se compraron a precios elevadísimos en gobiernos anteriores".

Con esa infraestructura, dijo, se logró producir un millón de toneladas de fertilizantes que se entregan a poco más de 2 millones de productores, lo que aún es insuficiente para atender la demanda.

Por ello, destacó, "espero que este proyecto se replique, porque también hay una planta abandona en Camargo, Chihuahua", y existe la posibilidad de construir otra planta de fertilizantes en Sinaloa.

López Obrador informó que son más de 15 los proyectos de infraestructura que aún debe inaugurar antes de que concluya su sexenio este 30 de septiembre, lo que incluye inauguración de tramos carreteros, bases navales, hospitales, acueductos y sistemas de riego, entre otros.

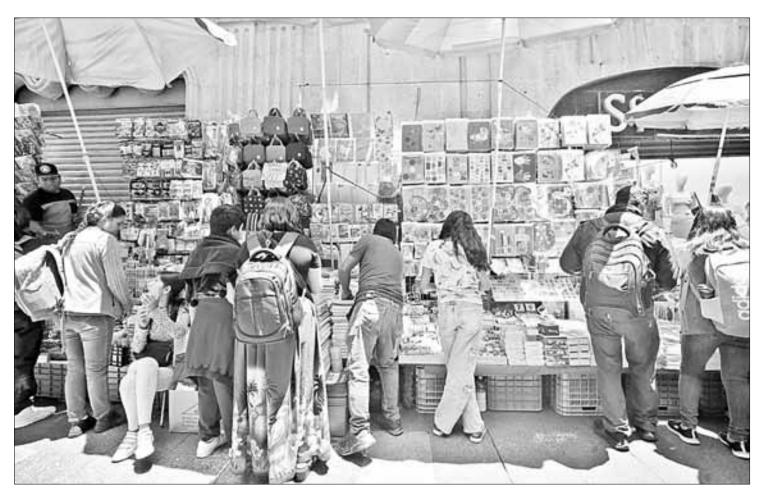

# Enfrentan padres el regreso a clases más caro en los últimos cuatro años

**JULIO GUTIÉRREZ** 

Millones de niños mexicanos regresarán a las aulas con nuevas mochilas, zapatos, tenis, cuadernos, loncheras y uniformes. El lunes 26 de agosto incluso habrá aquellos que estrenen computadoras o tabletas electrónicas. Si bien, es motivo de sonrisas para los menores, los jefes de familia tendrán que hacer el  $mayor \, desembolso \, en \, los \, \acute{u}ltimos \, 4$ años, afirman especialistas.

Hay estimaciones que indican que los padres cuyos hijos cursan educación básica deberán desembolsar, en promedio, 7 mil pesos para surtir las listas de útiles y uniformes que solicitan las instituciones públicas. En el caso de las particulares, si se contempla la inscripción, la cifra rebasa 10

En el caso de la educación media superior y superior el país atraviesa un nuevo fenómeno, ya que seis de cada 10 alumnos de nuevo ingreso a escuelas públicas llegarán procedentes de institutos privados, un hecho que refleja la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Ignacio Martínez, director del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM (Lacen-UNAM) indicó en entrevista que este es el regreso a clases más caro desde 2021, año en el que se retomaron las actividades presenciales tras la crisis económica y sanitaria que se vivió en 2020 a causa de la pandemia de covid-19, un hecho que es atribuible a diversos factores.

"En primer lugar, hay un incremento en el costo de las inscripciones y las colegiaturas, en todos los niveles, desde hace tres años



las escuelas no subían, en términos reales, los costos; en segundo, está el tipo de cambio, pues los recientes episodios de volatilidad han provocado que insumos como zapatos deportivos o libros de inglés, de importación, suban de precio, y en tercer lugar está la inflación.

"En las escuelas de educación media superior o superior experimentamos un momento en el que 6 de cada 10 alumnos de nuevo ingreso provienen de escuelas particulares, eso refleja la situación de las familias, así que podemos decir que experimentamos el regreso a clases más caro de los últimos 4 años, quizá de la historia".

Un ejemplo de cómo han subido los precios en los productos de importación, refirió el director del Lacen, son los tenis marca Converse de bota completamente blancos, de los más comprados en este periodo escolar. En 2019, su costo era de 963 pesos, y este añosubió a mil

"Y debemos considerar que los costos de 5 mil a 7 mil 500 pesos son para alumnos de escuelas públicas que se quedan en el mismo nivel, es decir, pasan de quinto a sexto; pero en el caso de aquellos que cambian de nivel educativo el costo es superior, y ni hablar en las escuelas particulares, donde los padres desembolsan hasta 30 mil pesos", apuntó.

# El crédito, un salvavidas

El costo del regreso a clases, así como la carencia de recursos, lo perciben las instituciones de financiamiento, que vieron un aumento en las solicitudes de crédito antes del arranque del nuevo ciclo escolar.

"La demanda de créditos personales en México experimenta un aumento significativo durante el periodo de regreso a clases. La solicitud de nuevos créditos aumenta 30 por ciento durante los meses de julio y agosto comparado con junio. Este incremento se debe principalmente a los gastos adicionales que implica equipar a los estudiantes con los materiales necesarios para el nuevo ciclo escolar", dijo Credmex, una pla-

▲ El recorrido en busca de útiles escolares agota con mucha rapidez los fondos de los jefes de familia. Fotos Yazmín Ortega Cortés

taforma especializada en otorgar micropréstamos.

Según esta plataforma, para las instituciones financieras, esta es una de las temporadas con mayor pico de demanda; ocupa el cuarto lugar en relevancia si se toman en cuenta las fechas de mayor dinamismo del año, que son el Día de la Independencia, el Buen Fin y el fin de año.

"Los créditos personales son solicitados, principalmente, por hombres, con 51.2 por ciento de solicitudes, mientras que las mujeres representan 48.8 por ciento",

Calcular el costo de la lista de útiles escolares sin incluir la computadora o la tablet, que contempla siete cuadernos cosidos, lápices, colores, block de notas, lápiz adhesivo, sacapuntas, goma, pinceles, acuarelas, plumones, estuches, más mochila y lonchera, asciende a más de 2 mil 500 pesos.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) este año los gastos por el regreso a clases superarán 9 mil 462.03 pesos en promedio, un aumento de 35 por ciento o de 2 mil 462.03 pesos en comparación con el año pasado.

Según información de la tienda Coppel, este año 49 por ciento de las búsquedas relacionadas con el regreso a clases son tenis, sobre todo blancos; 25 por ciento son mochilas, 16 por ciento son equipos de cómputo y 10 por ciento celulares.

# Ventas de la **Antad** crecieron 1.2% anual en julio

**ALEJANDRO ALEGRÍA** 

Las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (Antad) observaron en julio un crecimiento de 1.2 por ciento a tiendas comparables, es decir, aquellas que tienen más de un año de operación, dato que mostró desaceleración por segundo mes consecutivo.

A pesar de las campañas de ofertas que lanzan las diversas cadenas comerciales del país durante verano, las firmas que están afiliadas al organismo no lograron captar la atención de los consumidores.

La asociación indicó que las ventas al séptimo mes de 2024 ascendieron a 905 mil 900 millones de pesos. El menor ritmo de crecimiento observado en julio, justo cuando inicia el periodo de vacaciones para el nivel básico de educación, no sólo fue un dato menor frente al 3.3 por ciento reportado en junio, sino también respecto al 6.3 por ciento registrado en julio de 2023.

Si bien el año pasado las ventas en igual temporada en tiendas comparables observó buen desempeño, también hubo una desaceleración respecto al mismo lapso de 2022, cuando las ventas crecieron 11.7

En los comercios afiliados con más de un año de operación, las ventas observaron un descenso anual de 4.1 por ciento real, es decir, al descontar la inflación.

### Es el peor séptimo mes desde la pandemia

Las ventas a tiendas totales, que incorporan todos los establecimientos abiertos en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de 4 por ciento respecto al mismo mes de 2023.

El dato también observó un menor dinamismo frente a junio de 2024, cuando la Antad señaló un crecimiento de 6.4 por ciento anual.

El resultado también fue menor en comparación con el 9.2 por ciento reportado en el séptimo mes de 2023 y el crecimiento de 14.2 por ciento registrado en igual lapso de

En términos reales, las ventas de tiendas totales observaron una reducción de 1.48 por ciento anual.

Por lo anterior, julio de 2024 se colocó como el peor séptimo mes desde 2020, cuando debido a la pandemia del covid, las ventas de la asociación bajaron 6.5 a tiendas comparables, mientras que a tiendas totales fue de 9.1 por ciento.

La asociación comentó que al cierre de 2023, las cadenas comerciales que la conforman incluven más de 48 mil tiendas.

La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 22.1 millones de metros cuadrados.

Cabe destacar que el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) de mayo observó un retroceso de 0.4 por ciento mensual, mientras que a tasa anual mostró un avance de 2.8 por ciento.



# El nuevo régimen

### **GUSTAVO GORDILLO**

a verdad es que el país bascula entre la expansión territorial del crimen organizado y la creciente ineptitud de los aparatos burocráticos. El aparato judicial está deteriorado. Los partidos están desfondados. Sin temor a equivocarme nos enfrentamos a la peor clase política de la historia reciente del país. Para contextualizar recurro a Wendy Brown y a Nadia Urbinati.

Democracia desfigurada. Urbinati señala que la democracia de partidos ha sido sustituida por una democracia de audiencias, es decir una democracia plebiscitaria: "La política se ha escindido de la sociedad, ha descartado su función mediadora y ha decidido moverse como una esfera diferente y diferenciada de la ciudadanía". Es democracia porque en todos los casos se llega al poder a través de procesos electorales y, a menudo, en medio de grandes movilizaciones sociales. Pero, una vez en el poder se concibe a sí misma como una democracia de las mayorías en donde la minorías tienen si acaso un espacio político débil y vulnerable.

**Tiempos nihilistas.** Wendy Brown publica este texto referido al momento actual, pero pensando con Max Weber (2023) Lo hace a partir de dos famosas conferencias del pensador alemán: *La política como vocación*, donde Weber expuso su famosa teoría del monopolio de la violencia del Estado, y *La ciencia como vocación*, que crítica a las calamidades de la Academia en la Alemania del final

de la Primera Guerra Mundial.

Democracia plebiscitaria. Wendy Brown toma para sus reflexiones sobre el nihilismo los planteos de Max Weber sobre que el desmoronamiento de la autoridad sólo puede ser superado por un líder carismático, como puente para reconstruir una nueva institucionalidad democráctica. Pero el líder de Weber es un sueño. Líder político que se siente atraído por el poder, pero no se deja embriagar por él. Gratificado por su capacidad de influir, pero superando las tentaciones de la vanidad o el narcisismo.

Pocos contra muchos. En su ensayo Pocos contra muchos (2023), Nadia Urbinati muestra por qué los nuevos estallidos sociales parecen estar condenados al fracaso y en qué forma una democracia minimalista –nacida de las ruinas de la democracia social que sostenía al Estado de Bienestar– ha producido una licuefacción de las estructuras partidarias clásicas. Urbinati muestra, además, el maridaje entre neoliberalismo y populismo (al que define como algo más que una retórica y una ideología).

Conflictos contemporáneos. En una



Los nuevos estallidos sociales parecen estar condenados al fracaso entrevista con Mario Schuster en la revista Nueva Sociedad, afirma Urbinati que cuando hay conflicto, las organizaciones que desarrollan las protestas tienen representaciones capaces de operar no sólo por fuera, sino también por dentro de las instituciones. La razón por la que los estallidos de hoy no llegan a configurarse en la forma de un conflicto político es porque "los muchos" han perdido esas organizaciones clásicas con las que contaban para rebelarse frente a "los pocos". Esas organizaciones -sindicatos, cooperativas, asociaciones- han cambiado tan fuertemente de forma y se han desligado de su función mediadora entre sociedad e instituciones, que la sociedad sólo puede manifestarse en forma explosiva, sin canales interconectados con la política institucional.

Continuidad en el cambio. Así que se desenvuelve el cambio de mandos, desde dentro de un mismo movimiento político. Este movimiento político ha obtenido una apabullante victoria que se prolonga al poder legislativo y a los gobiernos y congresos estatales. La fuerza simbólica de la presidenta electa crece; pero la presencia del presidente en funciones no mengua.

Las restricciones. Dos son los factores que definirán el tránsito, pero sobre todo al nuevo sexenio: la presencia del crimen organizado y las relaciones económicas, políticas y culturales de México con Estados Unidos.

Los factores limitantes exigen en consecuencia un Estado fuerte, articulado y legitimado. ¿Lo tenemos?

http://gustavogordillo.blogspot.com/ http://twitter.com/gusto47

# Repunta la confianza del consumidor en Estados Unidos

### REUTERS

La confianza de los consumidores estadunidenses subió en agosto, mientras las expectativas de inflación se mantuvieron sin cambios para el próximo año y los siguientes, mostró una encuesta el viernes.

La lectura preliminar del índice general de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan fue de 67.8 puntos este mes, frente a la lectura final de 66.4 de julio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un dato preliminar de 66.9 puntos.

El sondeo señaló que, la confianza hacia los demócratas subió 6 por ciento después de que la vicepresidenta Kamala Harris sustituyó al presidente Joe Biden como candidata demócrata a la presidencia.

Para los republicanos, la confianza se movió en la dirección opuesta, al disminuir 5 por ciento en agosto.

La encuesta mostró que 41 por ciento de los consumidores ven a Harris como la mejor candidata para la economía, mientras 38 por ciento prefiere al candidato republicano, Donald Trump.

Las expectativas de inflación a un año se mantuvieron en 2.9 por ciento en agosto en comparación con las de julio.









**MÉXICO SA** 

Ganan "los hipócritas nacionalistas" // Reversa a la "modernidad" de EPN // Reforma judicial, dictaminada

### **CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA**

ARA JUSTIFICAR LA descarada entrega de los bienes de la nación al gran capital, el régimen neoliberal creó su Diccionario de Eufemismos Tecnocráticos (DET) para evitar utilizar el término real de su acción: privatización. Así, cada vez que una paraestatal causaba baja por medio de ese mecanismo, el gobierno en turno decía que la entidad pública que pasaba a manos particulares "no se privatiza", sino que en realidad se "moderniza", se "desincorpora", se "democratiza", se "liberaliza", se "adopta un mecanismo complementario" y muchos terminajos más.

AUNQUE NADIE LES creyó, en estos menesteres muy creativos fueron los seis gerentes neoliberales en Los Pinos en su intento por disfrazar la entrega de los bienes de la nación a la oligarquía autóctona y a una que otra trasnacional, siempre con el afán de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, porque todos los costosísimos "rescates" de las empresas públicas entregadas al gran capital corrieron a cargo del erario (banca, carreteras, aerolíneas, ingenios azucareros y un larguísimo etcétera), es decir, de los mexicanos de a pie.

EN ESE TENOR, en pleno día de la Guadalupana de 2013, el Congreso aprobó la "reforma" energética de Peña Nieto, y este, en uso del DET, aseguró que su intención no era privatizar Petróleos Mexicanos ni la Comisión Federal de Electricidad, sino de "superar mitos y tabúes para dar un gran paso hacia el futuro a través de sus instituciones democráticas" (¡Ole!). De pilón, ya aprobado el mamotreto peñanietista, Manlio Fabio Beltrones, entonces diputado (plurinominal, desde luego) y coordinador de la bancada priísta en San Lázaro, se aventó al ruedo con este comentario: a los opositores a esa "reforma", que reivindicaban la pertenencia estatal de Pemex y a la CFE, les llamó "hipócritas nacionalistas" (¡Recontra ole!).

PEÑA NIETO Y su pandilla condenó a ese par de joyas de la nación a la inanición financiera (las endeudaron y saquearon) y a la indefensión técnica y jurídica, a la par que descaradamente privatizó (le llamó "pluralismo económico", "transición energética", "participación conjunta" y/ o "acompañamiento" del capital privado) los mercados petrolero y eléctrico para favorecer a la oligarquía nacional y foránea (española, principalmente), siempre con la clara intención de

borrar del mapa a las otrora paraestatales a las que reclasificó como "empresas productivas del Estado" que debían "competir en igualdad de condiciones" con los consorcios particulares, eso sí carentes de "alicientes, facilidades y garantías del gobierno" a los privados. Una desgracia.

PUES BIEN, NUEVE años después de tal barbaridad, los "hipócritas nacionalistas" dieron un giro de 180 grados para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales y retomar el carácter de empresas públicas de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad y dejar atrás la eufemística "modernidad" de ser catalogadas como "empresas productivas del Estado" (léase primero van los consorcios privados), para lo cual en la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen con esas características.

LA JORNADA (ENRIQUE Méndez y Fernando Camacho) lo reseñó así: "Morena y sus aliados aprobaron en comisiones cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución para devolver a Pemex y la CFE el carácter de empresas públicas del Estado mexicano, medida para revertir la figura de empresas productivas que les impuso la reforma energética de 2013. 'Este es un pequeño paso que recobra la rectoría del Estado de manera plena, no sólo regulatoria' en materia energética, dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo".

EL DICTAMEN FUE aprobado por 21 votos a favor y 16 en contra, y la comisión (de Puntos Constitucionales) precisó que la expectativa es que se vote en el pleno de la Cámara en octubre. "Uno de los ejes centrales define la prevalencia de la CFE en el mercado eléctrico sobre los generadores privados; las actividades de la empresa pública no constituirán monopolio; su esencia es cumplir con su responsabilidad social, y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad, así como proveer energía al menor precio posible" (ídem). Y en esto no hay eufemismo alguno: regresa a la nación lo que a ella pertenece.

# Las rebanadas del pastel

AL BORDE DE un ataque cardíaco, la autodenominada oposición ha sido enterada de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene listo el proyecto de dictamen de la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Valium para Norma Piña.

X, antes Twitter: @cafevega cfvmexico\_sa@hotmail.com

# REANUDAN LABORES EN LA ESCONDIDA



▲ Trabajadores de Escondida llegaron a un acuerdo con BHP para reanudar las labores. En 2023, la mina produjo 1.1 millones de

toneladas de cobre. Chile es el mayor productor mundial de este metal, con casi un cuarto de la oferta global. Foto Afp

# Termina huelga en la mayor mina de cobre del mundo

AFP Y REUTERS SANTIAGO

Los trabajadores de la Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, ubicada en el norte de Chile, anunciaron este viernes el fin de una huelga de tres días, tras alcanzar un acuerdo con la multinacional australiana BHP para mejoras laborales.

"Tras la abrumadora aceptación de nuestras bases, hemos aceptado la nueva propuesta de la empresa", señaló en un comunicado el sindicato  $N^{\circ}1$  de la Escondida.

De su lado, BHP informó que logró un "consenso para una propuesta de contrato colectivo".

De acuerdo con la organización sindical, las partes alcanzaron acuerdos en materia de retiro, cobertura de cien por ciento del plan de salud y mejoras en educación para los trabajadores y sus hijos.

También exigían que los trabajadores recibieran, en conjunto, una cifra equivalente a uno por ciento del total de los dividendos que la firma paga a sus accionistas, lo cual se traduce en unos 35 mil dólares por persona en concepto de bonos y préstamos, explicó el sindicato. Este punto central está "prácticamente logrado" señalaron

mente logrado", señalaron.
Previamente, BHP ofreció bonos
por unos 28 mil 900 dólares, pero
el uno por ciento de los dividendos
estaba más cerca de los 35 mil dólares, de acuerdo con estimaciones
de analistas. De ser aprobado, unos
2 mil 400 trabajadores se beneficiarán de este arreglo.

El cobre junto al litio –del que Chile es el segundo productor mundial– son metales críticos para la fabricación de baterías y autos eléctricos necesarios para la transición energética destinada a enfrentar al cambio climático.

Tras la noticia, los precios del cobre cedieron, el contrato a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cayó 0.2 por ciento a 9.128 dólares por tonelada métrica. Sin embargo, el precio del metal, también utilizado en energía y construcción, registró una ganancia semanal de tres por ciento, la primera en seis semanas, ya que la huelga en la Escondida generó preocupaciones sobre interrupciones en el suministro.

# CFE Distribución obtuvo ingresos por más de 88 mil millones hasta julio

ALEJANDRO ALEGRÍA

CFE Distribución, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), obtuvo ingresos por 88 mil 588 millones de pesos al cierre de julio, informó la empresa estatal.

Durante una sesión de consejo de administración, Guillermo Nevárez Elizondo, director general de la subsidiaria, informó que los ingresos aumentaron 3 mil 125 millones de pesos por energía recuperada y por crecimiento en ventas de energía en 7 mil 347 millones de pesos.

Puntualizó que se realizaron acciones estratégicas para reducir las pérdidas no técnicas, como 3.9 millones de revisiones a equipos de medición, con lo que se logró cobrar mil 442 gigavatios, los cuales son equivalentes a 3 mil 125 millones de pesos.

Se modernizaron 1.39 millones de medidores que cumplieron su vida útil o presentaban daños, lo cual permitió un incremento en ventas por 114 gigavatios, equivalentes a 248 millones de pesos.

También se fortaleció el proceso comercial para garantizar su operación sin defectos. Hasta julio se han realizado 99 mil 357 rutas comerciales eliminando defectos del proceso. Como resultado aumentaron las ventas por 3 mil 391 gigawatts, equivalente a 7 mil 347 millones de pesos. Se regularizaron asentamientos, con un beneficio para 221 mil usuarios y una recuperación de 112 gigavatios, equivalentes a 244 millones de pesos.

También se fortaleció la infraestructura eléctrica en mil 108 proyectos, para dejar de perder 66 gigavatios.

CFE Distribución alcanzó ahorros por 256 millones de pesos debido a las compras consolidadas hechas en los primeros siete meses de 2024.

Durante la reunión, CFE Distribución dio a conocer el informe de desempeño, los programas y proyectos de inversión y los avances en electrificación del país.

Para 2024 se estableció una meta de cobertura del servicio de energía eléctrica de 99.60 por ciento, por lo que al séptimo mes del año se lleva un avance de 99.51 por ciento, debido a la ejecución de 4 mil 129 obras de electrificación, a raíz de convenios formalizados en el último trimestre de 2023 y durante 2024, con una inversión de 2 mil 253 millones de pesos, en beneficio de 2 mil 995 localidades y 214 mil 437 habitantes.

Informó que en lo que va de este año se han construido mil 778 kilómetros de líneas de distribución, se han instalado 6 mil 222 transformadores y colocado 39 mil 506 postes.

Reportan el

primer caso

de polio en

GAZA. El Ministerio de Salud gazatí informó del

primer caso de poliomielitis registrado en 25 años en

el enclave. El afectado es un "bebé de 10 meses que no fue vacunado", en Deir

al Balah, donde casi la totalidad de los 2.4 millones de habitantes fueron despla-

zados en 10 meses de guerra, detalló el ministerio.

El caso se confirmó tras el

análisis de muestras de he-

ces de tres niños gazatíes "con sospecha de parálisis

flácida aguda, síntoma co-

mún de poliomielitis", en

el laboratorio nacional de

polio de Jordania. El virus

fue detectado en julio en

muestras de aguas resi-

duales de Jan Yunis y Deir

al Balah. El secretario General de la Organización

de Naciones Unidas, Anto-

nio Guterres, pidió "pau-

vacunar a más de 640 mil

niños menores de 10 años.

La Organización Mundial

de la Salud considera que

Afp

la campaña debería ser

sas humanitarias" para

25 años

en Gaza



LA PEOR AGRESIÓN DE COLONOS EN 10 MESES

# Cascada de condenas por ataque en Cisjordania

Metralla militar desfigura a niña, mata a 15 menores y a otros 25 adultos en la franja, en la más reciente ofensiva que Tel Aviv asegura "es contra milicianos"

AFP, AP Y REUTERS

JIT

"Vinieron a quemar, matar y destruir", afirmó ayer un habitante del pueblo de Jit, en Cisjordania reocupada, donde colonos israelíes realizaron una mortal incursión la vísnera

El ataque realizado la noche del jueves por los colonos contra el poblado de Jit, que se ubica cerca de la ciudad de Nablus en el norte de Cisjordania, provocó la muerte de un palestino de 23 años y dejó gravemente heridos a otros más, informaron las autoridades de salud palestinas.

Testimonios de otros residentes coinciden en que al menos 100 colonos enmascarados entraron en la localidad, dispararon municiones reales, quemaron casas y autos y dañaron camiones cisterna. En un video se muestra cómo las llamas consumen el pequeño poblado que, según los habitantes, tuvieron que defenderse por sí mismos sin ayuda militar durante dos horas.

"Primero incendiaron una casa, luego vinieron aquí, prendieron cocteles Molotov y los arrojaron dentro de las habitaciones", relata Muawiya al Sada, quien muestra su sala y lo que queda de su sofá reducido a cenizas.

Arman los vio llegar: "Unos cien colonos surgieron, todos iban vestidos igual, con cuchillos y armas de fuego", cuenta.

### "Terrorismo de Estado"

"Incendiaron una a una las casas de mis vecinos y luego se dirigieron hacia la nuestra. Quemaron otras casas también. Después escuchamos que un joven murió baleado por ellos", añade.

"El ejército (israelí) llegó después", señala Sada.

Para la Autoridad Nacional Palestina, los hechos constituyen actos de "terrorismo de Estado organizado".

La Comisión de Resistencia al Muro y a la Colonización de Jit indica que "cuatro casas y seis coches fueron incendiados" y acusa al ejército israelí de "proteger a los colonos y disparar balas, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos contra los habitantes del pueblo".

La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, afirmó que se trató de un ataque "horrendo" y llamó a "cesar" este tipo de agresiones.

"Las fuerzas de seguridad israelíes permanecen pasivas mientras ocurren ataques. Incluso hay infor-

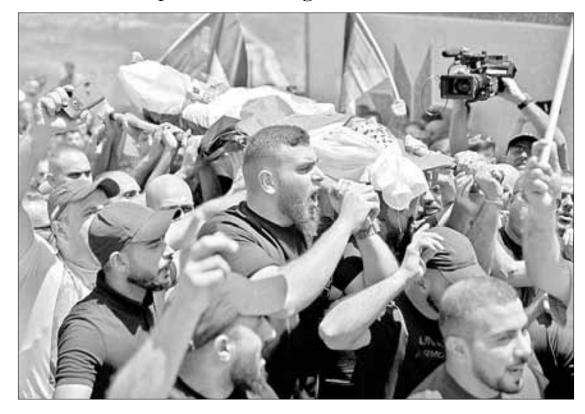

▲ Dolientes cargan el cuerpo del palestino Rasheed Mahmoud Sadah, de 23 años, asesinado durante un ataque de colonos israelíes, durante su funeral en la aldea cisjordana de Jit, cerca de Nablus. Foto Ap

mes de que se están distribuyendo armas a los colonos. Claramente hay una responsabilidad del Estado en este aspecto", destacó.

Los cancilleres de la Unión Europea, Josep Borrell; de Francia, Stephane Sejourne y David Lamy, de Gran Bretaña, quienes se encontraban de visita en Israel, se sumaron a la cascada de críticas sobre el ataque, mientras la Casa Blanca calificó de "inaceptable" esta violencia.

Grupos defensores de derechos humanos afirmaron que los arrestos a causa de la violencia de los colonos son poco frecuentes, y los procesos legales, aún más.

En tanto en Gaza, los sepultureros, sobrepasados, apilan "unas tumbas sobre otras" y crean espacios para los próximos muertos de la franja. "Antes de la guerra, cada semana teníamos uno o dos entierros, cinco como máximo. Actualmente, hay semanas en las que entierro a 200 o 300 personas, es inimaginable", confiesa Saadi Hassan Barakeh, quien lidera el equipo de sepultureros en el cementerio de Deir al Balah.

/ P22

# Rechaza Hamas "nuevas condiciones" para alto el fuego en el enclave

REUTERS, AFP, AP Y SPUTNIK GAZA

Hamas rechazó ayer las "nuevas condiciones" presentadas por Israel en las negociaciones en Doha para una tregua en Gaza, al tiempo que el presidente estadunidense, Joe Biden, afirmó que un acuerdo "nunca estuvo tan cerca" de lograrse tras más de 10 meses de guerra.

Las condiciones referidas plantean mantener tropas israelíes en el enclave a lo largo de la frontera con Egipto, indicó uno de dos dirigentes de Hamas –bajo anonimato— tras dos días de negociaciones indirectas en Doha. "No aceptaremos nada que no sea un alto el fuego completo, una retirada total de las tropas israelíes de la franja, el retorno de los desplazados y un acuerdo de canje" de rehenes israelíes por presos palestinos, agregó.

Hamas no participó en las negociaciones que el jueves y el viernes reunieron en Doha a altos funcionarios egipcios y cataríes y a los jefes de los servicios de inteligencia estadunidenses e israelíes, pero está en contacto regular con los mediadores, que ayer le enviaron lo que presentaron como una propuesta

de compromiso para la "implementación" de un alto el fuego en Gaza.

Hamas reclama la aplicación de un plan de tres fases anunciado por Biden a fines de mayo. La primera fase prevé seis semanas de tregua y la retirada de las tropas israelíes de zonas densamente pobladas de Gaza, así como un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos.

La "propuesta de compromiso", que según la Casa Blanca fue presentada por Estados Unidos y refrendada por Qatar y Egipto, plantea, sin embargo, mantener tropas israelíes en Gaza a lo largo de la frontera con Egipto, señaló uno de los dirigentes de Hamas.

Otra fuente declaró a Afp que Hamas se opone también a conferir a Israel el derecho de vetar la liberación de ciertos presos palestinos y a la posibilidad de impedir que los liberados regresen a Gaza.

Las conversaciones se reanudarán en El Cairo, indicó la Casa Blanca. El lunes, el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel para concretar un acuerdo. Sami Abu Zuhri, alto cargo de Hamas, declaró que Washington intenta crear una "atmósfera falsamente positiva" sin intención de terminar con la guerra, sino sólo de ganar tiempo.

Hamas también advirtió que Israel lleva 20 años intentando que Estados Unidos se involucre en una lucha contra Irán, lo cual espera conseguir ahora, declaró el responsable de relaciones exteriores del movimiento palestino, Basem Naim, a *Newsweek*. El canciller israelí, Israel Katz, declaró que espera que sus aliados Francia y Reino Unido encabezados por Estados Unidos apoyen en la defensa y también en un ataque si Teherán ataca.

Por otra parte, Hezbollah difundió un video que muestra túneles subterráneos y lanzadores de misiles, lo que aumenta las preocupaciones de una escalada en el conflicto.

### Bombardeo contra Líbano

Al menos ocho civiles libaneses murieron y cuatro más fueron heridos, incluidos varios niños, la madrugada del sábado –tiempo local– a consecuencia de un bombardeo aéreo israelí en el sur del Líbano, en la zona de Wadi al Kfour, en la gobernación de Nabatieh, informó la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbollah.





# **DEJA 12 MUERTOS UNA FUGA DE REOS EN HAITÍ**

◀ Una fuga de presos en la ciudad haitiana de Saint-Marc dejó 12 reclusos muertos ayer, informó la alcaldesa Myriam Fievre; es el tercer caso de este tipo en los recientes meses en el país que sufre una crisis humanitaria agravada por la violencia de las pandillas. La situación en el penal, que alberga 540 internos, está bajo control, pero la policía local declaró que se mantendrán en alerta en ésta y otras colonias penales. En la imagen, la presentación de pandilleros arrestados como parte de la operación anticrimen de esta semana en Puerto Príncipe.

# Estados Unidos y Europa exigen a Venezuela las actas electorales

# Convocan chavistas y opositores a nuevas movilizaciones hoy

**AP, SPUTNIK, XINHUA Y AFP BUENOS AIRES** 

Encabezados por Estados Unidos, 21 países, más la Unión Europea (UE), exigieron ayer la "inmediata publicación" de las actas electorales, la liberación de los presos, la emisión de salvoconductos para los seis refugiados en la embajada de Argentina en Caracas y una "verificación imparcial e independiente" de los resultados de los comicios presidenciales celebrados el 28 de

'Tomamos nota del informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela en el que se señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela aún no ha presentado las actas electorales que sustenten la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto", indicó una declaración conjunta que difundió la cancillería argentina.

Los países firmantes, que se

dieron cita en Santo Domingo, República Dominicana, llamaron al "diálogo amplio, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional" y la democracia en Venezuela; además, se comprometieron a "apoyar todos los esfuerzos, abogando siempre por una solución genuinamente venezolana", expuso.

El texto incluyó a naciones de distintos continentes, entre ellos: Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

En tanto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que ante la declaratoria de triunfo tanto del oficialismo como de la oposición es necesario "ver los números, las actas", afirmó.

Hubo una elección, el presidente (Nicolás) Maduro se declara vencedor, la oposición asegura que ganó", dijo el mandatario en declaraciones a la local Radio Gaúcha, 'sólo puedo reconocer el fallo final si muestran las pruebas", añadió.

Lula informó de su conversación sobre la situación venezolana con sus pares de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, y deseó "que Venezuela tenga un proceso de reconocimiento internacional y eso depende únicamente de su gobierno. La oposición sabe de ello y Maduro también lo sabe".

### "Sesgo autoritario"

Agregó que Venezuela "vive un régimen muy desagradable; no es una dictadura, pero sí es un gobierno con sesgo autoritario".

Lula advirtió que "hubo precipitación en la sanción contra Venezuela por parte de la UE, pues no pueden condenar sino armar un diálogo", situación que le expresó al jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"A la oposición no le gustó mi idea de que Maduro todavía tiene seis meses de mandato y podría convocar unas nuevas elecciones. A Maduro tampoco le gustó", admitió el brasileño.

El analista internacional Mariano de Alba publicó en su cuenta de X que el llamado a nuevas elecciones de Lula y Petro forma parte de las "propuestas teóricas" para solucionar el conflicto, pero "si hubiese una mediación efectiva", continuó, "no serían los presidentes de Brasil y Colombia quienes estuviesen haciendo propuestas públicas sobre cómo avanzar, sino que estarían trabajando con la oposición y el gobierno para que lleguen a un acuerdo".

En tanto, nuevas movilizaciones se convocaron para hoy en más de 300 ciudades de Venezuela y otros países por parte de la oposición para defender la victoria que atribuyen a Edmundo González; también el chavismo anunció una manifestación, aunque no ofreció detalles.

# Cascada de condenas por ataque en Cisjordania

/ 21 P

Mientras, en uno de los pocos hospitales que aún funcionan en el territorio palestino, una madre intenta que su hija de 7 años no vea sus propias heridas de metralla tras un ataque israelí que le desfiguró la cabeza.

Cuando la pequeña Sila le pregunta a su madre por su salud, Um Sila le dice que es preciosa. Es una de los más de 92 mil palestinos que,

según las autoridades sanitarias de Gaza, han resultado heridos en los más de 10 meses de ofensiva

"Ahora no quiero hablarle de su situación, no dejo que vea nada porque es guapa y si Dios quiere son heridas leves que pueden sanar y cicatrizar", dice la madre.

El ataque que hirió a la niña, que según Israel iba dirigido contra milicianos de Hamas que utilizaban el recinto, mató al menos a 30 palestinos, con 15 niños y ocho mujeres entre los fallecidos, e hirió a más de 100 personas, según la oficina de prensa de Gaza.

Antes de la guerra, Sila era extrovertida y activa, con una sonrisa y un sentido del humor que ayudaban a sus hermanos, según su madre. Ahora es diferente y le aterrorizan las escuelas.

"Me dice que no quiere ir a ninguna escuela", explica su madre a

Israel afirma que hace todo lo posible por evitar víctimas civiles. Ha atacado varias escuelas, alegando que los milicianos y comandantes de Hamas operaban desde ellas y utilizaban a civiles como escudos humanos, acusación que el grupo niega. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha registrado al menos 21 ataques contra escuelas bajo su gestión y otras en Gaza desde el 4 de julio de este año.

# México, ausente en declaración de la OEA para presionar a Nicolás Maduro

AFP. EUROPA PRESS Y SPUTNIK WASHINGTON

Sin la asistencia de México, las 26 delegaciones que acudieron a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron una resolución que pide al gobierno de Venezuela publicar los resultados de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

Un documento, que se aceptó por consenso, resalta "la importancia de proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar la cadena de custodia".

Tras expresar preocupación por "los informes de serias irregularidades y violencia relacionadas con el proceso electoral", la resolución insta al gobierno de Maduro que respete "los derechos de sus ciudadanos a reunirse, a no ser víctimas de represalias, a no ser sometidos a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios y a tener juicio imparcial".

Además, el dictamen manifestó la "solidaridad con el pueblo venezolano" y que los países firmantes se comprometen "a permanecer atentos" a la situación en el país.

Se solicitó también proteger "las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en dichas instalaciones".

La OEA señaló que un panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas sobre las elecciones venezolanas, halló que el Consejo Nacional Electoral "no fue transparente".

El representante permanente estadunidense ante la OEA presentó la resolución en la que piden respetar las garantías civiles, la voluntad soberana del electorado venezolano "y la verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral.

El Consejo Permanente de la OEA ya se ĥabía reunido el 31 de julio para una resolución que pedía transparencia al gobierno de Maduro, pero no obtuvo la mayoría de votos de los 34 países miembros. La crisis poselectoral en Venezuela causó protestas en las que se registraron 25 muertos y más de 2 mil 400 detenidos.

El candidato de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, aplaudió la referida resolución de la organización.

"Hoy logramos que, por consenso en la OEA, se alzara la voz en apoyo a la voluntad de todos los venezolanos, exigiendo que se publiquen las actas y se acepte de una vez por todas el camino hacia un país libre, democrático, con garantías y respeto", expuso el político en un mensaje en la red social X.





**INCLUYE MENOS IMPUESTOS Y MÁS VIVIENDA** 

# Harris promete "economía de oportunidades" en EU

REUTERS, SPUTNIK Y EUROPA PRESS

RALEIGH

Kamala Harris esbozó ayer propuestas para reducir impuestos a la mayoría de los estadunidenses, prohibir "precios abusivos" de supermercados e impulsar la vivienda asequible como parte de una "economía de oportunidades" que planea llevar a cabo si gana la Casa Blanca.

En su primer gran discurso centrado en la economía, la candidata presidencial demócrata prometió introducir una nueva desgravación fiscal por hijo hasta de 6 mil dólares para las familias con recién nacidos, recortar impuestos a quienes tienen hijos y reducir el costo de los medicamentos de prescripción.

La vicepresidenta abogó por la construcción de 3 millones de viviendas en cuatro años y un incentivo fiscal para quienes edifiquen casas para compradores primerizos.

Harris dijo a sus partidarios, en un mitin en Carolina del Norte, estado en el que espera ganar en las elecciones del 5 de noviembre, que la economía estadunidense es



Legislativo indaga nexos con China del compañero de fórmula de la vicepresidenta fuerte, pero que los precios siguen siendo demasiado altos, y que su labor se centraría en fortalecer la clase media.

"Juntos construiremos lo que llamo una economía de oportunidades", afirmó. "Construir la clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia, porque creo firmemente que cuando la clase media es fuerte, Estados Unidos es fuerte".

Su programa puede toparse con la resistencia tanto de las empresas como del Congreso, que rechazó propuestas similares del presidente Joe Biden.

# Equipo de Trump advierte sobre posible inflación

Su objetivo es establecer un contraste con su oponente, el republicano Donald Trump, en materia de aranceles e impuestos.

El ex presidente propuso nuevos aranceles a las importaciones, idea que Harris rechaza.

"Quiere imponer lo que de hecho es un impuesto nacional sobre las ventas de productos cotidianos y de primera necesidad que importamos de otros países", señaló Harris. "Eso devastaría a los estadunidenses".

"Significaría precios más altos en casi todas sus necesidades diarias: un impuesto Trump sobre la gasolina; un impuesto Trump sobre los alimentos; un impuesto Trump sobre la ropa; un impuesto Trump a los medicamentos de venta libre".

En conferencia con periodistas, los asesores económicos de Trump, Kevin Hassett y Stephen Moore, aseguraron que las propuestas de Harris impulsarían la inflación y dañarían la economía: ofrecer hasta 25 mil dólares a los propietarios de primera vivienda no haría más que disparar los precios.

▲ La vicepresidenta y nominada demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, ayer en el mercado Bayleaf en Raleigh, Carolina del Norte, junto con el gobernador Roy Cooper. Foto Ap

Una comisión de la Cámara de Representantes abrió ayer una investigación contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Harris, de cara a las elecciones presidenciales, por sus posibles vínculos con China.

El presidente de la Comisión de Supervisión y Responsabilidad, James Comer, envió una carta al director de la FBI (Oficina Federal de Inteligencia), Christopher Wray, para solicitar información sobre las entidades e individuos chinos con los que ha interactuado el gobernador de Minesota.

"El Partido Comunista de China ha tratado de destruir a Estados Unidos mediante influencia coordinada y campañas de infiltración que apuntan a todos los aspectos de la vida estadunidense, incluidos nuestros propios funcionarios electos", señaló Comer.

Walz pasó un año enseñando en una escuela secundaria en China y se mudó al país en 1989. En 1993 organizó un viaje escolar al país asiático, con los gastos pagados por Pekín, añadió el comité en el texto. Luego fundó una compañía para organizar viajes similares hasta 2003 y continuó visitando China frecuentemente, mientras tenía una beca en una universidad de ese país.

Sin embargo, también se ha mostrado crítico en numerosas ocasiones con el gigante asiático, en especial en materia de derechos humanos, según medios estadunidenses.

# Guerra de alta tecnología entra a Colombia con todo

Ataques cibernéticos, drones y coches bomba son parte del nuevo menú bélico

**JORGE ENRIQUE BOTERO** CORRESPONSAL BOGOTÁ

Tal y como lo anunciaron en meses recientes, las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han perpetrado varias acciones en las que se observa alta tecnología detrás de sonoras explosiones.

La policía informó ayer de planes de atentado con explosivos en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, luego de que las autoridades allanaron una casa en el sur de la capital y encontraron explosivos junto con una maqueta del edificio. Tras los hechos, el gobierno reforzó la seguridad del Palacio de Justicia.

A finales de octubre de 2023, el comandante *Mechas*, considerado jefe máximo de las Disidencias en el Catatumbo –frontera con Venezuela– aseguró en video a *La Jornada* que él y sus hombres habían sido los autores materiales del ata-

que contra una guarnición militar en Cúcuta, sede de la Brigada 33, donde utilizó alta tecnología, incluida la transmisión en vivo del episodio.

Dijo también que al entrar en el mundo de la tecnología de punta, "la guerra muy pronto transitará del mundo agrario a las ciudades".

Una de las plataformas más agresivas de la derecha colombiana, que se hace llamar *Anonymous*, se pronunció esta mañana sobre atentados cibernéticos y envió un mensaje al presidente Gustavo Petro: "estamos observando con preocupación cómo quieres destruir a Colombia, pero #Anonymous no olvida, espéranos".

### Involucran a extranjeros

Colombia sigue siendo el país con más ataques de ciberseguridad en Latinoamérica, informó IBM en su reciente reporte del Índice de Inteligencia de Amenazas Xforce de IBM para 2024.

Además de los daños no materiales causados por los rebeldes desde el ámbito digital, los frentes más activos de las Disidencias de FARC han atacado durante varias semanas guarniciones militares con drones, cuyo manejo las fuerzas militares atribuyen al entrenamiento de organizaciones internacionales.

# Exigen liberar a miles de víctimas del régimen de excepción en El Salvador

SPUTNIK

SAN SALVADOR

El Movimiento de Víctimas del Régimen de excepción en El Salvador (Movir) solicitó ayer al presidente Nayib Bukele la liberación de centenares de personas inocentes detenidas bajo dicha medida, vigente desde el 27 de marzo

"Aquí hay dos cosas bien importantes: fuimos víctimas de las pandillas y ahora del régimen, porque somos agarrados injustamente, sólo por una llamada, una mentira, y así se están llevando a la gente", declaró Alfredo Mejía, coordinador adjunto de Movir.

Madres y padres de familias y miembros del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) se concentraron en la céntrica Plaza del Divino Salvador del Mundo, a propósito del segundo aniversario del Movir.

El activista rechazó que el movimiento defienda a delincuentes: reclama el cese de las violaciones a los derechos humanos a causa de la suspensión de algunas garantías constitucionales desde hace 28 meses.

"Creo que el régimen debe ir parando esta situación, queremos procesos justos, no que saquen delincuentes, eso es una falacia; los delincuentes que deben, que paguen; no queremos impunidad. Movir va a seguir adelante, defendiendo inocentes, defendiendo derechos", subrayó Mejía.

El régimen de excepción fue decretado por la Asamblea Legislativa tras un fin de semana durante el cual las pandillas perpetraron 87 asesinatos, y el gobierno afirma que gracias a la medida El Salvador pasó de ser uno de los países más violentos del mundo, al más seguro del hemisferio occidental.

Más de 81 mil personas fueron arrestadas desde su vigencia como parte de la guerra gubernamental contra las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, pero organizaciones y la oposición denuncian que han sido cometidas miles de violaciones a los derechos humanos de víctimas inocentes.





MOSCÚ TOMA EL POBLADO DE SERGUIIVKA

# Para entablar "negociaciones justas", Ucrania dice que ataca territorio ruso

# Bombardeo de Kiev en Donietsk deja heridos a 11 civiles

AFP, EUROPA PRESS Y REUTERS

Ucrania afirmó ayer que uno de los objetivos principales de la ofensiva terrestre que despliega, desde hace 10 días sobre la región rusa de Kursk, es forzar a Moscú a entablar negociaciones "justas" que puedan poner fin a casi dos años y medio de guerra.

"La herramienta militar es usada objetivamente para persuadir a Rusia de entrar en un proceso de negociaciones", afirmó ayer Mijaílo Podoliak, consejero del presidente Volodymir Zelensky, en la red social X.

Aunque reiteró que Kiev no tiene intención de "ocupar" parte del territorio ruso, Podoliak señaló que, en caso de "posibles negociaciones", había que encontrar la manera de que Rusia participe.

Al menos 12 civiles murieron y 121 resultaron heridos en los primeros días de la ofensiva ucrania, según las autoridades rusas, que no actualizan el balance desde el lunes, mientras en la ciudad de Kursk, lejos de los combates, decenas de personas se hacinaron desde antier en un centro de alojamiento temporal tras abandonar apresuradamente sus hogares.

"No sabemos qué hacer. Lloramos día y noche", declaró a la agencia informativa Afp Zinaida Tarasiuk, una jubilada de 70 años. Kiev afirmó que controla mil 150 kilómetros cuadrados y 82 localidades rusas, entre ellas Sudzha, a 10 kilómetros de la frontera y punto clave para el envío de gas a países de la Unión Europea a través de Ucrania. La ofensiva, que comenzó el 6 de agosto, es la mayor incursión de un ejército extranjero en suelo ruso desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, Moscú reivindicó ayer la toma de otro pueblo, Serguiivka, a unos 15 kilómetros de Pokrovsk, eje logístico en la ruta hacia los bastiones de Chasiv Yar y Kostantinovka.

La incursión ucraniana ya ha forzado la evacuación de más de 120 mil personas, 75 por ciento de las cuales –desplazados a zonas más seguras– son niños.

"Estamos trabajando con el gobierno regional para determinar qué asentamientos y número de personas deben ser evacuadas",

66

Lloramos día y noche, se lamenta mujer desalojada de Kursk ▲ Pobladores se refugian en un sótano en Sudzha, región de Kursk, Rusia. Foto Ap

explicó Igor Klimenko, ministro del Interior de Ucrania, en decla-

raciones a la televisión local.
"La mayoría de los habitantes de la zona de Sumi comprenden por qué la evacuación y las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades", destacó.

Kiev estableció instalaciones de almacenamiento en su región septentrional de Sumi para guardar y enviar ayuda humanitaria a los civiles rusos en la parte de la región occidental rusa de Kursk que ya controlan, informó ayer Klimenko.

"Los ciudadanos abandonados por Rusia son en su mayoría ancianos, personas con discapacidad y familias con niños. Necesitan alimentos, agua y medicinas", explicó el ministro en Telegram.

Aunque no especificó cuántos de los almacenes se instalaron, ni dónde se encuentran, un video en la cuenta de Telegram del ministerio mostró una gran tienda inflable y a militares ucranios cargando paquetes y empaquetando alimentos para su distribución.

Por otra parte, al menos 11 civiles resultaron heridos ayer en ataques ucranios contra la ciudad de Donietsk, capital de la república rusa homónima, que provocaron el incendio de un centro comercial y daños en un hospital.

# Reprocha China a EU su intimidante postura nuclear

**XINHUA** PEKÍN

China denunció ayer a Estados Unidos por intentar mantener una hegemonía e intimidar al mundo con armas nucleares. Zhang Xiaogang, vocero del Ministerio de Defensa Nacional, hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de los medios sobre la reconstitución de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Japón, y su acusación a China de expandir el arsenal de armas

Recientemente, Estados Uni-



La estrategia atómica de Pekín es sólo de autodefensa, afirma dos y Japón "han venido jugando con la llamada amenaza militar de China" para inventar excusas que les permitan estrechar los lazos militares. Tales actos provocan la confrontación entre bloques y socavan la paz y la estabilidad regionales, condenó Zhang, expresando una firme oposición.

"Estados Unidos representa la mayor amenaza nuclear para el mundo", afirmó el portavoz y agregó que Washington posee el arsenal nuclear más grande del planeta y sigue una política sobre el particular que permite el primer uso de esta clase de armas.

# Arremete Zhang contra Japón

Zhang denunció a Japón, el único país víctima de ataques nucleares, por no aprender las lecciones de la historia sino complacer a Estados Unidos para obtener la llamada "disuasión nuclear". China sigue una estrategia nuclear de autodefensa y está comprometida con la política de no ser el primero en usar tales armas, sostuvo Zhang, señalando que, además, mantiene sus capacidades nucleares en el nivel mínimo requerido para la seguridad nacional.

# Francia: convoca Macron a parlamentarios a nombrar primer ministro

REUTERS Y EUROPA PRESS

PARÍS

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó ayer a los líderes de los partidos de las dos cámaras parlamentarias de Francia a mantener conversaciones el próximo 23 de agosto con el fin de nombrar a un nuevo primer ministro.

El objetivo de las reuniones del próximo viernes con los presidentes de los grupos de partidos en la Asamblea Nacional y el Senado es "construir la mayoría más amplia y estable posible para servir al país", indicó la oficina de Macron en un comunicado.

"En las elecciones legislativas, los franceses expresaron su deseo de cambio y de un amplio consenso. En un espíritu de responsabilidad, todos los líderes políticos deben trabajar para poner en práctica este deseo", añade el comunicado, en el que se afirma que el nombramiento de un nuevo premier será posible después de estas conversaciones, aunque sigue sin existir una fecha concreta para el anuncio.

Macron se propuso nombrar un primer ministro a mediados de agosto pero, hasta ahora, ignoró al candidato del Nuevo Frente Popular, que quedó primero en la votación.

Después de que las elecciones del 7 de julio dieran como resultado una Asamblea Nacional indecisa y un golpe a la coalición centrista del mandatario francés, el gobierno del premier saliente, Gabriel Attal, dirigió Francia durante los Juegos Olímpicos de París en calidad de interino.

### Decisión queda en manos de la Asamblea Nacional

En dichos comicios, los partidos aliados de Macron perdieron la mayoría. La victoria fue para el Nuevo Frente Popular de izquierdas, pero el debate en torno a la formación del futuro gobierno quedó paralizado por la celebración de la justa mundial de verano y no se retomó hasta ahora.

El mandatario no está obligado a aceptar las propuestas de los partidos (la izquierda propuso que la economista Lucie Castets para ser la próxima premier), pero cualquier opción debe ser avalada por la Asamblea Nacional, indicó la agencia Europa Press.



# Se emprenden acciones para proteger a limoneros de Michoacán: AMLO

Corporaciones de seguridad estatales y federales ya están en la zona para atender las denuncias de extorsión, afirma

# EMIR OLIVARES, LAURA POY, Y ERNESTO MARTÍNEZ

REPORTEROS Y CORRESPONSAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que ya se realizan acciones para proteger a los productores y empacadores de limón en Michoacán que han denunciado ser víctimas de extorsión de grupos delincuenciales.

Reconoció que el conflicto ha ocasionado que el precio del cítrico se haya elevado en los comercios y confió en que estos costos sean transitorios.

Interrogado en su conferencia matutina sobre la situación de los limoneros, que han frenado sus actividades por ello, el jefe del Ejecutivo federal señaló que corporaciones de seguridad estatales y federales ya están en la zona para atender las denuncias.

"Hay este conflicto de extorsión, se está atendiendo en la zona de Buenavista, en la Tierra Caliente de Michoacán; ya está interviniendo el Ejército, la Guardia Nacional y la policía del estado para dar protección a los productores", señaló.

El mandatario añadió que "esto ha llevado a que aumente el precio del limón, pero espero que sea transitorio. Hay quienes hablan de 26 pesos el kilo, otros que menos, pero, en fin, lo estamos atendiendo".



Hace cinco días, productores y empacadores de limón denunciaron la crisis que enfrentan, además de que demandaron a los tres niveles de gobierno detener a generadores de violencia y que cesen las extorsiones que padecen.

# Empacadoras frenan actividades

El pasado 12 de agosto 34 empacadoras del cítrico comenzaron paros parciales por esta causa y los campesinos han detenido el corte de limón en más de 23 mil hectáreas, en la región de Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec.

La situación se ha ido regularizando en las dos últimas demarcaciones, pero en Apatzingán per-

manecían cerradas ayer unas 15 empacadoras de las 25 que hay en el lugar.

En estos tres municipios se concentra aproximadamente 80 por ciento de la producción anual del cítrico, que en 2023 fue de al menos 800 mil toneladas, y el 20 por ciento restante se genera en las localidades de Múgica, Aguililla y Parácuaro.

En la cabecera municipal de Apatzingán desde hace tres días se ha implementado un fuerte dispositivo de seguridad en el Tianguis del Limón; sin embargo, los perjudicados siguen sosteniendo que no levantarán el paro hasta que se combata eficazmente a los grupos criminales.

En Buenavista permanecen

▲ Productores de limón de la Tierra Caliente de Michoacán, durante el acopio de cosechas para su distribución en el mercado nacional. Foto de archivo La Jornada

abiertas todas las empacadoras de la tenencia de Santa Ana Amatlán, La Ruana, y de la cabecera, que es Buenavista Tomatlán; sin embargo, los cortes de limón han disminuido como parte de la protesta.

El ayuntamiento sostiene que lo que provoca inconformidad entre los campesinos es que las empresas intermediarias les pagan muy poco por su producto –entre 7 y 8 pesos por kilo–, por lo que deja de ser rentable la actividad que realizan, pues además tienen que dar cuotas a la delincuencia organizada de entre un peso y 2 por kilogramo.

# Sube de precio

El gobierno estatal informó que en centros comerciales el cítrico se vende al público a precios que varían de 36 a 49 pesos; mientras en mercados de la Ciudad de México y su zona conurbada se comercializa entre 26 y 30 pesos.

Cabe recordar que uno de los motivos del levantamiento en armas de grupos de autodefensa en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec en febrero de 2013, fue por el pago de cuotas que tenían que hacer los productores de limón a criminales.

# Buscan combatir *huachicoleo* de agua en Tamaulipas, con medidores e inspectores

### **CARLOS FIGUEROA**

CORRESPONSAL NUEVO LAREDO, TAMPS.

Con la finalidad de combatir el creciente problema de robo (*huachicoleo*) de agua en Tamaulipas, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social estatal anunció la creación de una figura de inspectores especializados, así como la instalación masiva de medidores en los municipios.

Dicho proyecto busca garantizar un evalúo preciso del líquido que se produce y que es facturado, reduciendo así el robo y las pérdidas no contabilizadas.

Actualmente, las comisiones municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapas) de Tamaulipas enfrentan grandes desafíos en la gestión y control del líquido.

"La falta de infraestructura adecuada, como medidores, ha permitido que el robo y las pérdidas no registradas afecten la disponibilidad para los usuarios legítimos", lamentó Raúl Quiroga Álvarez, titular de dicho organismo.

### Afecta a presas

Señaló que "el problema principal es que no tenemos cifras precisas sobre cuánto recurso hidríco existe en las cuencas, ya que hay personas que se apropian ilegalmente de ella. Esto ha llevado a una merma considerable en los escurrimientos de ríos, afectando directamente el nivel de las presas, que cada vez tienen menos", explicó.

Quiroga Álvarez señaló que uno de los pasos más importantes para solucionar este problema es la instalación masiva de medidores en los sistemas de distribución, lo que permitirá tener un control más riguroso sobre el recurso producido y distribuido.

También se instalarán los registros dentro de los organismos gubernamentales, "ya que se carece de una estructura adecuada de medición", afirmó el funcionario.

# Daño en pozo deja sin líquido a colonias de Pachuca, Hidalgo

### **RICARDO MONTOYA**

CORRESPONSAL PACHUCA, HGO.

Cuatro colonias de la ciudad de Pachuca se quedarán sin servicio de agua potable dos días, debido a que la minera Real del Monte dañó la infraestructura eléctrica de un pozo.

En un comunicado, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) dio a conocer la suspensión de operaciones en el sistema de bombeo de la colonia La Camelia durante 48 horas.

Detalló que personal de la minera trabaja junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reparar el daño. Precisó que las colonias sin agua son Venustiano Carranza, Villa Aquiles Serdán, Plutarco Elías Calles, y una parte del centro histórico de la capital hidalguense. Además, se prevé una recuperación paulatina del servicio, toda vez que están en marcha los trabajos eléctricos correspondientes.

La Caasim no reveló los daños de Real del Monte al pozo de agua; tampoco el número de habitantes afectados por falta del líquido.

El 12 de mayo de 2023 la Caasim, con apoyo de la CFE, instaló equipo de bombeo con voltaje de mil 100 voltios, especial para mina, a 310 metros de profundidad. Se presume que ese equipo fue el afectado.

**EN COLIMA COLAPSAN VIALIDADES** 

# Lluvias afectan más de 300 casas en Tierra Blanca, Veracruz

IVÁN SÁNCHEZ, JUAN CARLOS FLORES Y ERNESTO MARTÍNEZ, CORRESPONSALES

Tormentas afectaron más de 300 viviendas del municipio de Tierra Blanca, Veracruz, cuyo alcalde, Álvaro Gómez, aseguró que la administración que encabeza apoya y salvaguarda "a los más afectados, que se encontraban en zonas de riesgo por inundaciones inminentes".

El edil informó en sus redes sociales que se dio apoyo inmediato a habitantes de las colonias Primero de Mayo, Miraflores, Víctor Flores, Terraplén y Fredepo, que perdieron muchas pertenencias a causa de anegamientos, y las instalaciones del Sistema municipal para el De-

Efectivos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de Protección Civil de Veracruz y personal del ayuntamiento de Tierra Blanca recorrieron colonias afectadas para atender a la población. Foto La Jornada

sarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron habilitadas como albergue temporal para quienes lo requieran.

Por su parte, la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz dio a conocer que equipos de los tres órdenes de gobierno efectúan recorridos para atender las afectaciones y ofrecer auxilio a la población.

Precisó que acudieron a Tierra Blanca elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para apli-



de Salud de Veracruz. Mientras, los aguaceros la noche del jueves en la capital de Colima, así como en los municipios de Villa de Álvarez y Manzanillo, colapsaron

Guardia Nacional y de los Servicios

vialidades y causaron inundaciones. La Dirección Estatal de Protección Civil colimense afirmó que la onda tropical 16 provocó lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes vientos en diversas zonas de la entidad durante casi 10 horas.

Expuso que en la carretera Minatitlán-Villa de Álvarez un derrumbe bloqueó la vía a la altura de la comunidad Paticajo, por lo que autoridades de Protección Civil y diversas corporaciones, trabajan para liberar la cinta asfáltica con maquinaria pesada, pero al cierre de esta edición seguía obstruida por completo.

En la ciudad de Colima, el río Manrique salió de madre e impidió el tránsito por la avenida 20 de Noviembre. Igualmente cayeron árboles en colonias de Villa de Álvarez,

en cuya calle Prolongación Hidalgo surgió un socavón en el cual quedaron varados al menos dos vehículos.

Además, precipitaciones provocaron en Michoacán tres derrumbes sobre la carretera libre Uruapan-Lombardía, lo que obligó a cerrar esa vía federal.

En Morelia, el río Grande se encuentra a 90 por ciento de su capacidad por las lluvias recientes y sus escurrimientos han dejado daños menores en al menos 10 colonias de la capital michoacana.



# Siguen inundaciones en Chalco por tapón de basura y más aguaceros

**RENÉ RAMÓN Y JAVIER SALINAS** CORRESPONSALES

Especialistas del gobierno del estado de México no han logrado retirar un tapón de basura que obstruye el desagüe del colector Solidaridad, por lo que es incierto cuánto tiempo más permanecerán anegadas 600 viviendas de dos colonias del municipio de Chalco.

Después de 15 días de la contingencia, el agua acumulada y contaminada ha propiciado enfermedades, y crece la desesperación entre colonos de Jacalones y Culturas de México, pues el nivel del líquido no baja y ayer siguió lloviendo en la zona.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez visitó la región perjudicada el jueves, y también estuvo presente el alcalde Miguel Gutiérrez Morales, a quien los vecinos acusan de indolencia ante la emergencia sanitaria.

La calle Mexicas de Culturas de México es una de las más afectadas con aguas pestilentes hasta de un metro de altura, y casi todas las casas están anegadas. La gente sólo

puede salir a la calle en lanchas de Protección Civil y de la Cruz Roja.

Los vecinos usan bombas caseras para sacar el líquido de sus viviendas las 24 horas del día. Pero esta labor es inútil, dado que ahí sigue el tapón de basura que obstruye el colector.

Las colonias Jacalones y Culturas de México son asentamientos populares densamente poblados en el norte de la cabecera municipal.

Ahí también está inundada la avenida Solidaridad, que conecta a la lateral de la autopista México-Puebla con los municipios mexiquenses de Valle de Chalco y Chalco. Es un sitio de marginación social urbana, donde el gobierno federal encabeza las obras del Trolebús Chalco-Tláhuac, trabajos que han provocado severas congestiones viales en esta temporada de lluvias.

# Surge socavón en Ecatepec

En Valle de Aragón Tercera Sección del municipio de Ecatepec se abrió un socavón de grandes dimensiones, a cuyo interior cayó una camioneta. El accidente ocurrió la tarde de este viernes en la esquina de la avenidas General Manuel Ávila Camacho y Valle de Santiago, donde la tierra se reblandeció debido a aguaceros que generaron la cavidad.

El agujero, de unos ocho metros de diámetro por de tres de profundidad, dejó al descubierto redes de drenaje y agua potable. Al sitio acudieron elementos de rescate urbano de protección civil y bomberos de Ecatepec, así como de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal, quienes acordonaron el área.

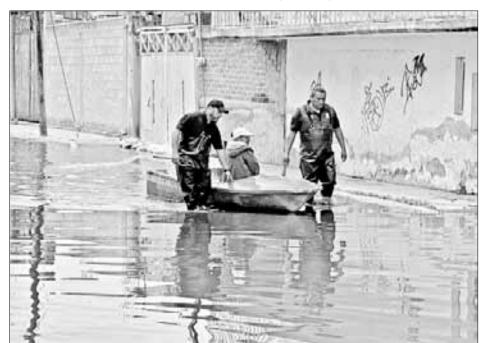

Bomberos del municipio de Chalco, estado de México, rescataron a pobladores de las colonias Culturas de México y Jacalones, que resultaron afectados por las inunda-



ciones. En tanto, las recientes lluvias en Ecatepec provocaron un socavón en la colonia Valle de Aragón. Fotos La Jornada

# Acapulco: hallan el cuerpo de Fátima, menor reportada como desaparecida

Reinician búsquedas de ausentes en la ribera del canal La Compañía, en Nezahualcóyotl

**RENÉ RAMÓN** Y JUAN RICARDO MONTOYA **CORRESPONSALES** 

El cadáver de Fátima, de 17 años, fue hallado el miércoles e identificado ayer por sus familiares en Acapulco, Guerrero. La menor, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de agosto, era originaria de Estados Unidos, pero radicaba en el puerto, según la ficha emitida por Locatel Guerrero. Se informó que su cuerpo fue desmembrado y abandonado dentro de hieleras en una camioneta afuera del panteón Valle de la Luz, cerca del poblado de La Venta, en la periferia de la ciudad.

En Nezahualcóyotl, madres y padres de hijos o nietos ausentes retomaron el viernes la búsqueda de sus familiares en la ribera del canal de aguas negras Río La Compañía, durante el rastreo estuvieron escoltados por autoridades de los tres niveles de gobierno.

Las actividades se suspendieron durante 24 horas, pues las Madres Buscadoras dieron acompañamiento a la familia de Joselin Itzel Hernández Martínez, de 18 años, cuyo cuerpo fue hallado en el cuarto de una vecindad el miércoles en el municipio de Tultitlán, y sus restos entregados ayer a sus deudos, informó la Fiscalía General de Justicia del



queda se dispuso de dos retroexcavadoras conocidas como manos de chango para la remoción de toneladas de costras

La coordinación fue más eficiente entre los equipos de búsqueda, los cuales se dividieron.

Por un lado, en un montículo hacían labores con herramientas manuales; mientras al mismo tiempo, en otra elevación la maquinaria esparcía la basura, lodo, lirio y otros

La intención era deshidratar con los rayos solares los desechos y así evitar respirar lo menos posible los gases tóxicos que emanan de la

La búsqueda se hacía por tiempos. Sin duda las más activas eran las Madres Buscadoras que recoapilados, literalmente, cerros de

Muchas madres no estuvieron presentes ayer, porque fueron a inscribir a sus nietos a la escuela. Estos hijos son de las mujeres víctimas de desaparición o de feminicidio.

¡Pero estamos hoy y vamos a seguir en la búsqueda de cuerpos y restos humanos!", exclamaron los rastreadores, quienes sostienen que el Río La Compañía es utilizado por la delincuencia como cemente rio clandestino.

Durante las acciones de rastreo estuvieron bomberos, integrantes de la policía de género y célula de búsqueda; de la FGJEM, así como de la Comisión Nacional de Búsqueda, algunos elementos de diversas corporaciones policiacas, Derechos ▲ Madres y padres de hijos o nietos ausentes; peritos de la fiscalía mexiquense, así como bomberos del municipio de Chimalhuacán, estado de México, ayer, durante el reinicio de la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la ribera del canal de aguas negras Río La Compañía. Foto René

recidas mexiquense. Carmen Zamora, del colectivo feminista que encabeza las labores recordó que el 30 de julio hallaron un cuerpo entre los montículos de basura. Un día después, restos humanos, y el 8 de agosto la fiscalía encontró un cuerpo flotando en el río, en la

### Estado de México (FGJEM). rrían varias veces la franja de más Humanos y algunos de la Comisión zona de búsqueda. En esta nueva jornada de búsde 150 metros lineales donde están de Búsqueda de Personas Desapa-Con información De la Redacción Normalistas de El Mexe denuncian intimidaciones y

amenazas de funcionario de Educación de Hidalgo

**RICARDO MONTOYA** 

CORRESPONSAL FRANCISCO I. MADERO, HGO.

Integrantes del consejo estudiantil de la normal rural Luis Villarreal de El Mexe acusaron a Daniel Fragoso Torres, subsecretario de Educación Media Superior de Hidalgo, de intimidarlos y amenazarlos con intención de que finalice la toma de la escuela y concluya el paro de actividades que iniciaron el martes, en protesta por los ceses de cinco profesores que aseguran haber sido despedidos de manera injustificada por la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH).

En una transmisión en vivo por Facebook ayer al mediodía, a las

afueras del casco de hacienda, sede de la normal, los alumnos reiteraron su postura de mantener la toma de la escuela por tiempo indefinido, y no iniciar el próximo ciclo escolar hasta que los cinco maestros afectados vuelvan a las aulas.

Los académicos despedidos son Ulises Pérez Barrera, Luis Roberto Azpeitia Hernández, Catalina Josefina Villalobos Fernández, Eusebia Martínez Silva y Miguel Silvano Jiménez, a quienes la SEPH acusa de violar un código de ética, por apoyar las protestas de alumnos realizadas en junio pasado para exigir la construcción del área de internado y la entrega de 72 hectáreas con las que El Mexe contaba originalmente, cuando se fundó en 1928.

En su declaración, los normalis-

tas aseguraron que Daniel Fragoso amenazó a uno de los mentores cesados para que convenciera a los estudiantes de liberar la escuela y reanudar actividades, o de lo contrario "padecería las consecuencias".

También atribuveron al subsecretario haberles dicho, en una reunión en julio anterior, que el gobierno federal no había depositado 2 millones de pesos que se comprometió a otorgar un mes antes, para la construcción de un comedor para El Mexe, dicho que fue desmentido "frente a él" por Mario Chávez Campos, titular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública federal, quien aseguró que el recurso sí fue entregado.

Ante esto, añadieron los alumnos,

Fragoso Torres no tuvo más que decir que el comedor quedaría terminado a principios de agosto, lo que al momento no se ha cumplido.

Además señalaron a una empleada administrativa de El Mexe, identificada como Itzel, de infligirles malos tratos y no cumplir con sus funciones, entre ellas abrir los salones a tiempo cuando lo solicitan los normalistas para que tomen clases, y les niega la entrega en calidad de préstamo de cañones electrónicos, computadoras y otros materiales.

Sostuvieron que en una reunión con autoridades educativas, éstas se comprometieron a no renovar el contrato de Itzel, quien no obstante sigue trabajando en la normal, por lo que los estudiantes anunciaron que le impedirán ingresar al inmueble.

# Exigen liberar a joven que arrolló a supuesto violador en Veracruz

VERACRUZ, VER. Amigos y familiares del joven Irving N, quien atropelló a un presunto agresor sexual, se manifestaron afuera de la fiscalía de Veracruz, en Boca del Río. Piden que sea puesto en libertad, pues aseguran que lo único que hizo fue defender a una mujer y evitar que fuera víctima de violación. Laura Acosta, hermana de Irving, explicó que reunió más de 500 rúbricas de ciudadanos de los municipios de Veracruz y Boca del Río, para pedir su liberación. Por su parte, la fiscalía de Veracruz informó que inició una carpeta de investigación contra Raúl N, como probable responsable de tentativa de violación. El referido fue detenido por el ex participante del reality show Exatlón, el pasado jueves, cuando intentaba agredir sexualmente a la mujer en el fraccionamiento Las Vegas, de Boca del Río, pues al ver que se daba a la fuga en una motocicleta, lo persiguió en su camioneta hasta impactarlo. Debido al golpe, Raúl N resultó lesionado de una pierna, fue trasladado a un hospital cercano donde fuentes del lugar señalaron que le amputaron el miembro. Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García, aseguró que Irving será liberado, pues ya habló el tema con

Iván Sánchez, corresponsal

# Diputado: "fraude y show, el juicio político a Samuel García"

MONTERREY, NL. José Alfredo Pérez, diputado local del partido Movimiento Ciudadano, calificó de intento de "golpe de Estado" el juicio político al gobernador Samuel García, orquestado y aprobado fast track por la Comisión Anticorrupción, con apoyo de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León. Según el legislador, los integrantes de la comisión que votaron el acuerdo incurrieron en delitos de conspiración y rebelión. Asimismo calificó de "fraude y comedia" que en menos de 15 minutos se haya analizado la solicitud de juicio político presentada por los diputados federales Annia Gómez, del PAN, y José Luis Garza, del PRI, pues el documento consta de más de 800 foias, "Es un fraude lo que están haciendo, estamos a escasamente 15 días de que concluva la legislatura v se presenta un expediente que se turnó apenas el jueves; son cientos de páginas que analizan en 10 minutos, y ya tenían un acuerdo, es toda una comedia, un show montado por el PRI v el PAN para tratar de destituir al gobernador, lo quieren quitar desde el Poder Legislativo y el Poder Judicial", consideró.

Raúl Robledo, corresponsal



ABARROTAN EL CENTRO EN BUSCA DE OFERTAS

# Familias salen al viacrucis anual por mejores precios de útiles escolares

Expresan su inconformidad por surtir "una segunda lista": la de higiene





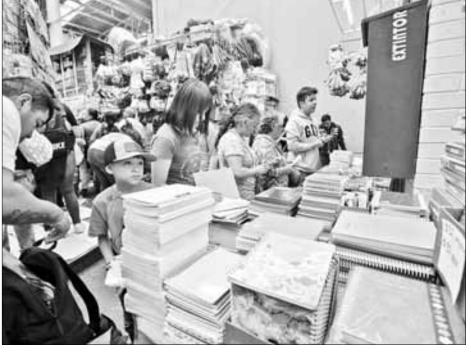

aunque todavía hacen falta certificados médicos, fotografías y las cuotas voluntarias para el regreso a clases. Fotos Yazmín Ortega Cortés

### ELBA MÓNICA BRAVO

A 10 días del regreso a clases por el comienzo del ciclo escolar 2024-2025, padres y madres de familia buscan surtir la lista de útiles en algún local establecido o del comercio informal en la calle Mesones, en el Centro Histórico, con la finalidad de encontrar mejores precios que en las tiendas de autoservicio, además de evitar prisas y tumultos.

La tarde de ayer esa zona estuvo abarrotada de familias que, con lista en mano, recorrían y preguntaban los precios de las cajas de colores, cuadernos profesionales, "del Pritt", lápices, juegos de geometría y hasta Sanitas, gel antibacterial, papel sanitario, cajas de pañuelos desechables, aromatizante para el

ambiente, toallitas húmedas y botellas de jabón líquido que forman parte de "la segunda lista, la de higiene", que deben comprar.

Algunos tutores utilizaron la tarjeta del Bienestar en la que autoridades capitalinas distribuyen ayer los recursos del programa Mi Beca para Empezar, que a decir de algunos entrevistados "resulta un buen apoyo".

Sin embargo, indicaron que es insuficiente para cubrir el costo de uniformes, libros, zapatos y tenis, además de la actualización del acta de nacimiento de los menores, el examen médico con la leyenda "apto para realizar actividades físicas", el gafete para recoger al menor a la salida, fotografías y documentos del papá y mamá, así como la cuota voluntaria de cada año.

Cristian, procedente de Cuautepec Barrio Bajo, en Gustavo A. Madero, al igual que otros se manifestó a favor de que la Secretaría de Educación Pública elimine "la lista del material de higiene", porque la pandemia concluyó y a los menores "no les dan papel cuando van al sanitario", además de que se reduzca el precio de los uniformes, "porque es de lo más caro".

es de lo mas caro .

El apoyo de mil 100 pesos lo destinó sólo para útiles, mientras para economizar compró uniformes usados, al adquirir 10 piezas en 500 pesos, es decir, dos uniformes de diario y un pants, que eran de un niño de quinto año, porque el completo está en mil 200 pesos cada uno, "la mochila va a usar la del año pasado, hay que buscarle y reusar lo más que se pueda".

Los entrevistados dijeron que en promedio prevén realizar un gasto de entre 5 mil y 7 mil pesos, en promedio, para dos menores, incluido uniforme y calzado, pero no la mochila, porque tratarán de usar la del ciclo anterior.

# Los sacrificios que se hacen

En un recorrido por Plaza Mesones y entre los puestos informales, los tutores coincidieron en que notaron aumentos de entre 18 y 33 por ciento en "cuadernos económicos" tamaño profesional, que pasaron de 17 a 20 pesos, y en el paquete de papel crepé de 38 a 45 pesos, además de que los lápices de colores de 24 piezas cuestan hasta 300 pesos.

Aimé Correa, residente de la colonia Argentina Antigua, en Miguel

Hidalgo, dijo: "ya vine dos veces (a realizar compras en Mesones), llevó 4 mil 500 y todavía no termino. Son tres niños, dos de primaria y uno de secundaria, faltan los uniformes y los zapatos. De plano dejamos de comer en la calle o de ir al cine y menos comprar ropa, todo para cubrir los gastos".

Mientras algunos comerciantes utilizaban un altavoz para promocionar los precios de las mochilas reforzadas en 250 pesos, o los "combos que llevan la lonchera y lapicera en 150", otros vendedores como Marco Antonio Huerta aseguró que "el enemigo no está entre los vendedores informales, sino en el comercio chino que se ha extendido e instalado en locales de la calle Mesones y de República de Brasil"

# Adeudan 25 empresas suministro de agua por \$31 millones

### ALEJANDRO CRUZ FLORES

El gobierno capitalino informó que 25 empresas tienen un adeudo por 31 millones de pesos en derechos de agua, aunque no reveló su identidad.

Al aclarar que entre los deudores no hay refresqueras ni cerveceras, Martí Batres, titular del Ejecutivo local, se limitó a decir que se trata de compañías del sector industrial, comercios y servicios, al tiempo que advirtió que si no pagan se procederá a suspenderles el servicio. Detalló que el débito de cada corporativo, asentados en 11 alcaldías, va de 400 mil a 6 millones de pesos, recursos con los que se podrían rehabilitar 20 pozos, por lo que no descartó que, de ser necesario, den a conocer sus nombres.

Subrayó que son usuarios no domésticos, grandes consumidores, entre los que hay hoteles, restaurantes y otras empresas de servicios que funcionan de manera regular, por lo que no hay ninguna justificación para que no estén al corriente en sus pagos. Precisó que en un inicio se detectaron 26 empresas en esa situación, por lo que el pasado 5 de agosto el Sistema de Aguas entregó cartas de invitación y apercibimiento para que se pusieran al corriente, pero hasta la fecha sólo uno de esos usuarios finiquitó su deuda.

"Nosotros les hemos hecho diversos llamados y apercibimientos para que paguen. Si no lo hacen, el Sistema de Aguas tendría que cortarles el servicio; por lo tanto, de forma pública estamos haciendo este llamado para que se pongan al corriente y eviten el corte del suministro.'

Las de mayor deuda están en la alcaldía Cuauhtémoc, una con 26 bimestres sin pagar por 6 millones 233 mil pesos; la segunda, 30 bimestres por 2 millones 700 mil; les siguen una de Tlalpan y otra de Álvaro Obregón, también con deudas superiores a 2 millones de pesos.

Los demás morosos se ubican en Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

"Ya en su momento, si es necesario, daremos a conocer los nombres de las empresas; por lo pronto, lo que sí queremos es avisarles y, en su caso, vamos a proceder a suspenderles el servicio; están debidamente informados, de manera directa y formal, están incluso apercibidos", expresó el mandatario local.

Batres descartó que se pueda llegar a acuerdos o dar descuentos a los morosos, pues se trata de usuarios no domésticos, es decir, no son familias que requieran algún tipo de facilidad para pagar por partes, sino que son industrias y comercios que tienen recursos.

EL INVEA COLOCÓ OTROS EL JUEVES

# Tribunal ordena quitar sellos en casona de la colonia Roma

**ELBA MÓNICA BRAVO** 

A pesar de que los presuntos dueños de la casona ubicada en Colima 233, colonia Roma –que por varios años fue sede de la editorial Landucci- presentaron documentos apócrifos para obtener de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) capitalina la acreditación de derechos adquiridos para construir un restaurante-bar y un hotel en ese inmueble catalogado como área de conservación patrimonial por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) les otorgó una suspensión, por lo que se retiraron los sellos que impedían las obras.

Luego de la resolución judicial, personal de la PAOT acudió al mediodía a retirar sus sellos. Foto La Jornada

Ante la resolución judicial, personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) acudió al mediodía de ayer a quitar los avisos de la cancelación de actividades que colocó el pasado 22 de julio en respuesta a las quejas vecinales y ante la evidencia del uso de documentos falsos.

Sin embargo, a decir de los residentes de la zona, las labores no pudieron continuar porque la tarde del jueves trabajadores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) colocaron sellos de clausura en

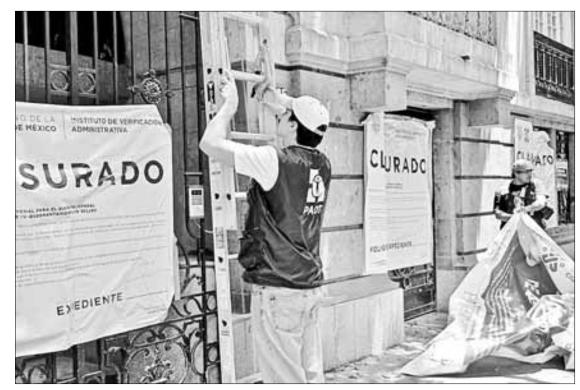

la obra, en la que a simple vista no se observa el permiso de manifestación de construcción ni el aviso de publicitación vecinal para el terreno en el que se pretenden construir el restaurante-bar y 15 habitaciones de hotel en planta baja y los tres niveles.

### Tiene dos denuncias en la FGJ

Los residentes reprocharon que el juzgador haya emitido una suspen-

sión sin considerar las irregularidades del caso, además de que la Fiscalía General de Justicia recibió dos denuncias penales que presentó la Seduvi.

Los vecinos aseguraron que hasta hace unos días los trabajadores seguían con las labores a puerta cerrada, por lo que personal de la PAOT pidió por medio de un altavoz que cumplieran con la suspensión de actividades. La Seduvi informó que presentó dos denuncias penales ante la fiscalía capitalina por uso de documento falso, "en virtud de presentar ante esta dependencia documentos apócrifos para obtener el dictamen técnico favorable para intervenir en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano, y la segunda por el quebrantamiento de sellos impuestos por la PAOT el 22 de julio de 2024".

# Protestan en Coyoacán por la construcción de centro comercial

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Habitantes de los pueblos Los Reyes y La Candelaria, en Coyoacán, se manifestaron frente al predio ubicado en avenida Aztecas 210 contra la intención de que se construya la plaza comercial Outlet Punto Sur, en una superficie de más de 43 mil metros cuadrados.

Más de medio centenar de personas se juntaron en la plazuela del primer pueblo para marchar por Eje 10 y avenida Aztecas con un cartel al frente en el que reclamaron al alcalde, Giovani Gutiérrez, de haber concedido una licencia para fusionar el terreno con tres más para erigir dicho proyecto mediante una publicitación vecinal que tuvo escasa difusión en la comunidad.

Vecinos de La Candelaria explicaron que la mayor superficie del terreno, 40 mil metros cuadrados, corresponde a un predio que ocupó el deportivo Cantil Sport Club, cerrado tras el sismo de 2017 presuntamente por daños en sus instalaciones, pero aseguran que fue el pretexto para vender a una desarrolladora que quería levantar edificios de departamentos, ya que nunca hubo evidencia de las afectaciones ni se mostró a los asociados



del club los dictámenes técnicos de las condiciones estructurales.

Desde entonces empezaron los trabajos de demolición de las instalaciones donde había alberca, canchas de tenis y futbol, gimnasio, restaurante y salón para eventos, entre otras amenidades.

En la publicitación para fusionar los predios aparece como propietario Moisés Farca Amiga y otros; la semana pasada se inició un proceso de consulta vecinal para el proyecto, consistente en un conglomerados de tiendas de liquidación, similar a la plaza Outlet Punta Norte, en Cuautitlán Izcalli.

Los afectados consideraron que la consulta "es una simulación y parece más una encuesta para legitimar el proyecto que, además, no cumple con los criterios constitucionales, legales y convencionales sobre derechos colectivos de los pueblos para ser consultados como comunidades indígenas u originarias".

Frente al predio colocaron una lona con la consigna "Los pueblos y barrios de Coyoacán no queremos megaconstrucciones en nuestro territorio", al tiempo que dejaron pintas en los muros: "Agua sí, megaproyectos no", antes de reanudar su marcha hacia la alcaldía.

■ Los pobladores de dos barrios responsabilizaron al alcalde Giovani Gutiérrez por dar los permisos. Foto Ángel Bolaños

# Cierre de un canal en Xochimilco afecta la producción chinampera

ÁNGEL BOLAÑOS SÁNCHEZ

Más de 80 productores del paraje San Sebastián, en la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, han sido obligados a detener la comercialización de sus hortalizas, por lo que "algunos cultivos se están pasando", debido a que una vecina cerró desde hace 25 días el acceso al embarcadero Cuacontle, el cual utilizan desde hace más de 70 años para sacar su producción.

Son más de 250 metros de la calle Cerrada de Cuacontle, hacia el embarcadero, que la propietaria de un predio contiguo a la vialidad –a quien identificaron como Laura Sánchez– reclama que es de su propiedad, y aprovechó una reja instalada por los mismos chinamperos para obstruir el paso tras colocar cadenas y candados.

Los productores advirtieron que de no solucionarse esta situación están en riesgo más de 200 mil plantas de cempasúchil para el Día de Muertos que ya comenzaron a cultivar, pero sobre todo, el sustento de sus familias.

Al final de la calle, que cuenta incluso con alumbrado público, está el embarcadero que, explicaron, se construyó hace unos 15 años con recursos federales y locales para facilitar las labores de carga por el Canal Nacional. A unos metros se halla el vertedero que levantó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para alimentar la red canalera con líquido de la planta de tratamiento Cerro de la Estrella.

Explicaron que la calle Cerrada de Cuacontle sube hasta las faldas del volcán Teuhtli, en Milpa Alta, y era un viejo camino utilizado para llevar al ganado a beber agua al Gran Canal. En la alcaldía les dijeron que no podían hacer nada "porque es un conflicto entre particulares" y les sugirieron que se fueran a un juicio.

Los afectados se reunieron esta semana con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno capitalino, la cual ofreció hacer un estudio de los planos para determinar si la calle es vía pública o está en propiedad privada, mientras iban a convocar a Sánchez para pedirle que retire los candados, aunque señalaron que la alcaldía ya se lo solicitó, "pero no hace caso".

De prolongarse esta situación, afirmaron que acudirán a organismos internacionales: "vamos a denunciar que hay incapacidad de las autoridades para resolver un conflicto que afecta a una zona que es patrimonio cultural de la humanidad".





# Auto conducido por nonagenaria se impacta en tienda; 4 heridos



### **JOSEFINA QUINTERO**

Un vehículo conducido por una mujer de 91 años se impactó en el área de cajas de la tienda de autoservicio Sumesa de la avenida Centenario y Río Churubusco, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, lo que dejó lesionados a cuatro trabajadores del establecimiento, dos son adultas mayores que tuvieron que ser trasladadas al hospital por presentar fracturas en pies y manos.

Testimonios refirieron que la anciana se encontraba en el estacionamiento del establecimiento, donde maniobraba el vehículo, cuando de repente aceleró y perdió el control.

El Chevrolet Aveo gris se subió a la banqueta, traspasó las puertas de cristal y se detuvo cuando chocó con la última de las cajas. En su paso, golpeó a los cuatro trabajadores que se hallaban justo en la entrada.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a coordinar los servicios de emergencia y atender el percance, el vehículo estaba completamente dentro del negocio junto a varias personas tiradas en el piso y otras con crisis nerviosas.

Paramédicos de Protección Civil también acudieron a la tienda, atendieron a los heridos y diagnosticaron a un hombre de 66 años y una mujer de 45 con múltiples golpes en el cuerpo, quienes fueron atendidos en el lugar.

En tanto, una mujer de 71 años fue valorada con fractura expuesta de tibia y peroné en ambas piernas y otra de 54 con probable fractura en la mano derecha, por lo que ambas fueron trasladadas a un hospital.

La conductora también fue atendida por los paramédicos debido a la confusión que presentaba por el choque, además de que fue puesta a disposición del Ministerio Público, mientras personal del Heroico Cuerpo de Bomberos retiró el vehículo de la tienda.

▲ Tras el accidente, una mujer resultó con fracturas expuestas en ambas piernas. Foto Alfredo Domínguez

Sobre la edad máxima permitida para que las personas puedan conducir un automóvil, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México no establece ninguna restricción que impida manejar a los adultos mayores.

No obstante, policías de tránsito recomiendan que si un anciano conduce lo haga en compañía de un familiar, pero que si presenta alguna problema físico o de salud debe evitarlo.

# De 2019 a 2021 se cayeron más de 9 mil árboles

### **VÍCTOR BALLINAS**

Juan Manuel Núñez, investigador del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentablidad de la Universidad Iberoamericana (UIA), afirmó que entre 2019 y 2021 cayeron 9 mil 218 árboles en la Ciudad de México, es decir, 8.5 por día. El mayor número fue por lluvias y fuertes vientos en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

No obstante, resaltó que el grueso de ejemplares caídos por cada 10 mil habitantes se registra en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc, con cinco por año.

Recalcó que los árboles que hay en la capital son vitales para nuestro ecosistema urbano, pero su estabilidad y salud están en riesgo, por lo que es urgente actuar para proteger a estos valiosos seres vivos y así la seguridad de todos los que habitamos en esta metrópoli.



Además de las fuertes lluvias y vientos, otros factores inciden en su estabilidad

"¡Es hora de poner a la sustentabilidad en el centro de nuestras decisiones!"

El investigador refirió que los árboles que se encuentran en las calles de la Ciudad de México son mucho más que simples elementos decorativos: "son un pilar fundamental de la vida urbana. Estos gigantes verdes no sólo embellecen las colonias residenciales y comerciales, también brindan una variedad de beneficios ambientales, económicos y sociales".

Sin embargo, comentó que sufren una creciente fragilidad, con el consecuente riesgo de colapso para la seguridad pública en términos de potenciales lesiones y muertes, pérdida de propiedades, impactos en el tráfico, etcétera, que podrían afectar a los capitalinos. -¿Qué es lo que está detrás de este fenómeno?

-En las últimas décadas las condiciones para el crecimiento de los árboles han empeorado dramáticamente. La urbanización a gran escala ha introducido nuevos factores de estrés que afectan a estos seres vivos de manera devastadora.

Por ejemplo, detalló que uno de los más importantes es la degradación del suelo antropogénico o urbano, que se refiere a cambios físicos y químicos que incluyen la compactación, la alteración de las relaciones agua-aire, la escasez de agua debido a la escorrentía superficial, la alta temperatura del suelo, la salinidad, la contaminación, el aumento del pH y también la deficiencia de materia orgánica y minerales.

# En 5 años, 32 mil pacientes se acogieron a la Ley de Voluntad Anticipada

### **DE LA REDACCIÓN**

En los pasados cinco años y medio, más de 32 mil pacientes del sistema de salud público de la Ciudad de México con enfermedades en etapa terminal optaron por firmar el formato de voluntad anticipada, con el fin de establecer por escrito su decisión de tener una muerte digna, indicó la Secretaría de Salud capitalina

De esa manera, el enfermo puede decidir si recibe reanimación cardiopulmonar, si requiere apoyo nutricional, hidratación, así como un control del dolor o de otros síntomas de padecimientos incurables, procesos que se efectúan si el paciente tiene una esperanza de vida menor a seis meses, explicó la responsable del programa, Cecilia Palacios Ávila.

"Se procura dar una atención con calidad, respeto e integridad a los pacientes, conforme al programa de la Ley de Voluntad Anticipada, que es un documento legal que le permite solicitar que se respete la decisión de cómo quiere ser tratado."

La funcionaria recordó que este derecho está vigente en la Ciudad de México desde 2008 en los hospitales públicos locales, donde se ofrece de manera gratuita el formato de voluntad anticipada con el que se pueda respetar su decisión de elegir o rechazar tratamientos o procedimientos médicos.

### Cuidados paliativos, la otra opción

Aunado a eso, también en los nosocomios se puede obtener el formato de cuidados paliativos, que en el periodo citado han firmado 7 mil 253 personas, en el cual se hace patente la decisión de que los pacientes quieren una mejora en su calidad de vida cuando enfrentan padecimientos que ponen en riesgo su vida, por medio de un tratamiento cuyo objetivo es que vivan sin dolor, aun cuando tengan males incurables, progresivos y complejos.

Con dichas opciones, subrayó la titular del programa capitalino, se protege la dignidad del individuo, también el respeto a su deseo de no prolongar innecesariamente el sufrimiento y se facilita la atención paliativa al final de la vida del paciente al minimizar intervenciones médicas invasivas.

Palacios Ávila destacó que la parte más importante de la Ley de Voluntad Anticipada es que el paciente pueda recibir sedación paliativa al final de su vida, es decir, contribuir a que cuente con el derecho a tener una muerte sin dolor ni sufrimiento.



# Lanza Osmar Olvera primera bola en el Harp Helú y recibe ovación

Suspenden por lluvia el segundo de la serie entre Diablos Rojos y Leones de Yucatán

### **DE LA REDACCIÓN**

Osmar Olvera, medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024, lanzó la primera bola en el estadio Alfredo Harp Helú en los minutos previos al segundo juego de la Serie de Zona entre Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán, suspendido ayer por lluvia en la parte baja de la segunda entrada. Los escarlatas, que ganaban 4-0, reanudarán las acciones este sábado a las 16 horas.

Luego de su destacada actuación en la capital francesa, el clavadista mexicano realizó un recorrido por las instalaciones del denominado Diamante de Fuego, acompañado, entre otros, por el empresario y presidente del equipo, Alfredo Harp Helú.

Con la medalla de plata, obtenida junto con Juan Celaya en la prueba de clavados sincronizados desde el trampolín de tres metros, y la de bronce, conquistada de manera individual, Olvera recibió la ovación de miles de personas en las gradas al pisar la lomita y dar inicio a un encuentro que, durante más de dos horas, sufrió las consecuencias de la intensa lluvia en la Ciudad de México.

En un video difundido en sus redes sociales, Diablos resaltó el desempe-

### SECCIÓN DE EDICTOS Y AVISOS NOTARIALES

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ NOTARIO 76 DE LA CDMX AV. Universidad 473. Col. Narvarte Por to Juárez, C.P. 03020 Tel.: 55-62-71-31-79 nario.perez@notaria76.com.m

# **AVISO NOTARIAL**

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 79, Correo Electrónico: mario, perez@notaria76. com.mx, hago saber: Que por instrumento 45,086 del 29 de julio del 2024, otorgado ante mí, se hicieron constar los siguientes actos:

I.- LA ACEPTACIÓN DE LEGADOS, en la Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora CARMEN GONZÁLEZ Y SICARDO, que otorgaron los señores MARIA TERESA GONZÁLEZ Y SICARDO, FAUSTINO GONZÁLEZ ACUÑA, quien también compareció por su propio derecho, VERÓNICA GONZÁLEZ ACUÑA, apropio derecho, VERÓNICA GONZÁLEZ ACUÑA, ARCADIO JORGE GONZÁLEZ ACUÑA, JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ACUÑA;

JUNA ACEPTACIÓN DE HERENCIA en la Sucesión LL A ACEPTACIÓN DE HERENCIA en la Sucesión.

ACUÑA; II.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA en la Sucesión

II.- LA ACEPTACION DE HENENCIA eTIA SUCESION TESTAMENTA GON-ZÁLEZ Y SICARDO, que otorgaron los señores MA-RÍA TERESA GONZÁLEZ Y SICARDO, FAUSTINO GONZÁLEZ ACUÑA, representados como ha quedado dicho, ELIZABETH GONZÁLEZ ACUÑA, VERÓNICA GONZÁLEZ ACUÑA, MÓNICA ELENA GONZÁLEZ ACUÑA, ARCADIO JORGE GONZÁLEZ ACUÑA, JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ACUÑA Y PEDRO JAVIER GONZÁLEZ ACUÑA; III.- LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, en la Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora CARMEN GONZÁLEZ Y SICARDO, que otorgó la señora MARÍA TERESA GONZÁLEZ Y SICARDO representada como ha quedado dicho. Lo que hago saber para los efectos de lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, en vigor.

ATENTAMENTE.
EL NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Ciudad de México, a 31 de julio de 2024.
LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ.

ño del clavadista olímpico al ser el segundo mexicano en dicha disciplina que consigue dos preseas en una misma edición de los Juegos. El primero fue el histórico Joaquín Capilla.

"Imposible no sentir la piel chinita con este gran deportista mexicano", publicó la cuenta oficial de la Pandilla Escarlata en redes sociales, al lado de un video con imágenes de Olvera sobre el diamante.

A las 9:25 de la noche de ayer, luego de que el juego se detuviera dos veces y en el que Diablos tomara ventaja 4-0 hasta la parte baja de la segunda entrada, los umpires hicieron oficial la reprogramación del encuentro para hoy. Con esto la serie, que aventajan los Diablos Rojos tras vencer el jueves 6-2 a los Leones en el primer partido, recorrerá sus días, por lo que el domingo descansarán ambas franquicias para luego celebrar el tercer choque el lunes.

### **AVISO NOTARIAL**

Por Escritura Pública Número 6691, Volumen 156 de fecha 6 de agosto del 2024, ante mí, compareció la señora Rosalinda Sánchez García quien manifestó su conformidad de llevar a cabo la tramitación extrajudicial de la sucesión testamentaria a bienes de María Guadalupe García Durán, también conocida como Guadalupe García Durán, reconoció la validez de testamento, aceptó la herencia que le corresponde y el cargo de albacea testamentaria, manifestando que en su oportunidad procederá a formular el inventario y avalúo del haber hereditario.

Lo que se hace del conocimiento general para los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley del Notariado para el Estado de Michoacán

Zamora, Mich a 06 de agosto del 2024. LIC. OSCAR REBOLLO LOYA NOTARIO PÚBLICO No. 131 DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZAMORA, MICH

# MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO AVISO NOTARIAL (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en Be-nito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 56 71 31 79, Correo Electrónico: mario perez@notaria76. Com.mx, hago saber:
Que por instrumento 45,088, del 29 de julio de 2024, otorgado ante mí se hicieron constar los siguientes

actos: I.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, en la Sucesiór

lestamentaria a Bienes del señor CARLOS MORALES ALCARAZ, que otorgó la señora NORMA LILIA MEDEL GUERRA: y
II.- LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, en
la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
CARLOS MORALES ALCARAZ, que otorgó la señora
NORMA LILIA MEDEL GUERRA.

ATENTAMENTE.

NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Ciudad de México, a 30 de julio de 2024.
LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ

### TARIFA PROMOCIONAL • CUANTÍA MENOR • ORALES • FAMILIARES LaJornada EDICTO CONTACTOS edictos@jornada.com.mx 55 9183 0300 / EXT. 4192, 4184 Y 4157 eemartinezh@jornada.com.mx

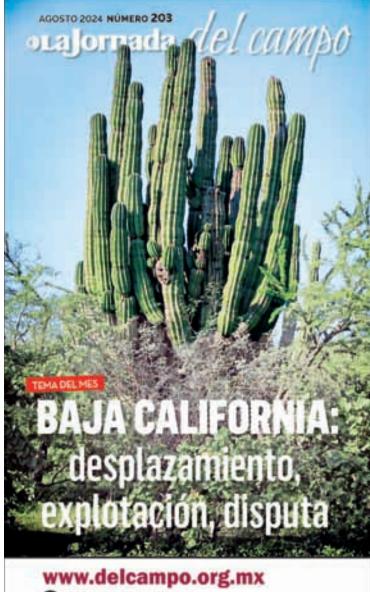

- @jornadadelcampo
- facebook.com/lajornada.delcampo
- issuu.com/lajornadaonline

# BÚSCANOS EN LÍNEA

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ
NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO AVISO NOTARIAL (SEGUNDA PUBLICACIÓN)
MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 79, Correo Electrónico: mario.perez@notaria76.com.mx, hago saber: Que por instrumento 45,119, del 2 de agosto de 2024, otorgado ante mí se hicieron constar los siguientes actos:

de 2024, otorgado ante mi se hicieron constar los siguientes actos:

1.- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, que otorgaron los señores ERNESTO SENOBIO SALINAS y TOMÁS ARTURO BERMUDEZ REFUGIO, quienes fueron presentados por los señores ARACELI GONZÁLEZ VIDAL, MARIBEL GONZÁLEZ VIDAL, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VIDAL y JOEL GONZÁLEZ VIDAL, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora CRESCEN.

ZALEZ VIDAL, en su carácter de Unicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora CRESCENCIANA VIDAL MARTÍNEZ; II.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgaron los señores ARACELI GONZÁLEZ VIDAL, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VIDAL JORGONZÁLEZ VIDAL JORGONZÁLEZ VIDAL JORGONZÁLEZ VIDAL, en su carácter de Unicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora CRESCENCIANA VIDAL MARTÍNEZ; y III.- EL NOMBRAMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, que utorgaron los señores ARACELI GONZÁLEZ VIDAL, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VIDAL, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VIDAL, JORGE ALBERTO GONZÁLEZ VIDAL Y JOEL GONZÁLEZ VIDAL, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes de la señora CRESCENCIANA VIDAL MARTÍNEZ, a favor del señor JOEL GONZÁLEZ FLORES.

ATENTAMENTE. NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Ciudad de México, a 5 de agosto de 2024.

LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ

AVISO NOTARIAL (SEGUNDA PUBLICACIÓN)

MARIÓ FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ, Notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en Avenida Universidad #473, Colonia Narvarte, en Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 79, Correo Electrónico: mario.perez@notaria76.com.mx, hago saber: Que por instrumento 45,113, del 1 de agosto de 2024, otorgado ante mí se hicieron constar los siguientes actos:

1. LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, que otorgaron las señoras GUADALUPE AGUILAR VILLARRUEL y DANAE VARGAS RESOLLEDO, quienes son presentadas por

BOLLEDO, quienes son presentadas por los señores GUILLERMO FLORES GON-

BOLLEDO, quienes son presentadas por los señores GUILLERMO FLORES GONZÁLEZ, GABRIEL FLORES GONZÁLEZ y ADRIÁN FLORES GONZÁLEZ, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor ADRIÁN FLORES SANDOVAL; II.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgaron los señores GUILLERMO FLORES GONZÁLEZ, GABRIEL FLORES GONZÁLEZ, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor ADRIÁN FLORES SANDOVAL, con la comparecencia de la señora JOSEFINA GONZÁLEZ BARRÓN; y III.- EL NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgan los señores GUILLERMO FLORES GONZÁLEZ y ADRIÁN FLORES GONZÁLEZ, GABRIEL FLORES GONZÁLEZ y ADRIÁN FLORES GONZÁLEZ, en su ca-ZALEZ, GABRIEL FLORES GONZÁLEZ Y ADRIÁN FLORES GONZÁLEZ, en su carácter de Únicos y Universales Herederos en la referida Sucesión Intestamentaria a Bienes del señor ADRIÁN FLORES SANDOVÁL, a favor del señor GUILLERMO FLORES GONZÁLEZ.

ATENTAMENTE. EL NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Ciudad de México, a 02 de agosto de 2024.

LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ





Cabrera Alaniz



Contreras



José David Valdez Chávez Cobián Ovalle





Gómez

Si has visto o sabes algo de estas personas escribenos

hasvistoa@fgr.org.mx www.gob.mx/fgr

Fiscalia Especializada en Materia de Derechos Humanos

# Rayuela

En Sinaloa apenas asoma la punta de la madeja.

# SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2024 DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE // DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁN VELVER

### www.jornada.com.mx

# OPINIÓN

| Hugo Aboites                      | 14 |
|-----------------------------------|----|
| Gustavo Leal Fernández            | 14 |
| Mariana Bermúdez                  | 16 |
| Maciek Wisniewski                 | 16 |
| Gustavo Gordillo                  | 19 |
| Leonardo García Tsao Espectáculos |    |

### COLUMNAS

| <b>Los de Abajo</b><br>Gloria Muñoz Ramírez | 6  |
|---------------------------------------------|----|
| <b>México SA</b><br>Carlos Fernández-Vega   | 20 |



# El regreso a clases más caro en cuatro años



▲ Ignacio Martínez, director del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, aseguró que este es el regreso a clases más caro desde 2021. Según estimaciones, quienes tienen hijos en planteles públicos de educación básica deberán gastar 7 mil pesos en promedio, que rebasan los 10 mil pesos en caso de escuelas

particulares. En tanto, los padres acuden a la calle de Mesones en el Centro Histórico (imagen) en busca del mejor precio de cuadernos, uniformes escolares y la "segunda lista" de material de higiene. Los entrevistados prevén un desembolso de 5 a 7 mil pesos. Foto Yazmín Ortega Cortés

JULIO GUTIÉRREZ Y ELBA MÓNICA BRAVO / P 18 Y 28

# Renuncia la fiscal de Sinaloa tras reporte de FGR sobre caso Cuén

• El gobernador Rocha Moya admite que le "aconsejó" retirarse del cargo

 Cooperación con México en seguridad "sigue muy bien": embajador Salazar • El Mayo y el hijo de El Chapo tendrán audiencias el mes próximo, adelanta

Zambada, ligado
 a 921 expedientes
 y 63 procesos; será
 juzgado por 17 cargos

IRENE SÁNCHEZ, CORRESPONSAL, Y FERNANDO CAMACHO Y GUSTAVO CASTILLO, REPORTEROS / P 3 Y 4

# Pagó garantía de 120 mil pesos

# Otorgan a Javier Corral amparo contra detención

• Acusa "ánimo de venganza" de la gobernadora de Chihuahua

G. CASTILLO Y J. ESTRADA, CORRESPONSAL / P13

# Jueces votarán sumarse al paro

# Listo, dictamen de reforma judicial con 100 cambios

 Trabajadores denuncian presiones para unirse a la protesta

A, BECERRIL, F. CAMACHO Y G. CASTILLO / P 5 Y 6

# HOY, EN LÍNEA

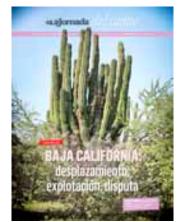